

Crece el apetito de China por los productos colombianos. Por primera vez, el país llevará carne, guacamole, cerveza artesanal y otros productos al gigante asiático, que tiene un mercado potencial. / Negocios p. 9







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.123 24 DE JUNIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505732



La tricolor enfrentará a Paraguay en Houston (Estados Unidos) a partir de las 5:00 p.m., con transmisión por el Gol Caracol. / Getty Images

La selección Colombia se enfrenta hoy a Paraguay. Los integrantes del combinado nacional dicen que tienen con qué ganar la Copa América, y los pronósticos los tienen como favoritos. Hay que justificar en la cancha esas razones para soñar y ser optimistas. / Deportes p. 12

### Las cuentas de Nueva EPS

En diálogo con El
Espectador, Julio Alberto
Rincón, interventor de
Nueva EPS, habla del estado
financiero de la entidad y
las medidas para garantizar
su futuro; explica el lío de
las millonarias facturas que
no estaban radicadas y dice
que tiene buena relación con
las cajas de compensación
dueñas de esta EPS.
/ Tema del día p. 2

### Mesa de diálogo

Luego de casi un año y medio de los primeros acercamientos, hoy se instala oficialmente la mesa de conversaciones de paz entre el Gobierno nacional y la disidencia de las extintas FARC conocida como Segunda Marquetalia. Una negociación llena de obstáculos y desafíos.

/ Colombia+20 p. 10



### Incautaron carne de tiburón en un restaurante de Bogotá

Durante el fin de semana, la Secretaría de Ambiente de Bogotá informó de la incautación de 5,5 kilogramos de carne de tiburón tollo (Mustelus sp.) que estaba siendo comercializada en un restaurante de Bogotá.

Gracias a una denuncia ciudadana, las autoridades llegaron al lugar en el que se estaba ofreciendo la carne. "La extracción, movilización y comercialización de fauna silvestre sin los respectivos permisos o licencias es un delito ambiental y tiene penas privativas de la libertad, así como sanciones administrativas y económicas", aseguró la Secretaría.

En total, fueron 21 trozos de lo que

parece ser aleta de tiburón tollo. Dentro del género Mustelus, al que pertenecía la carne, hay tres especies que se encuentran cerca de estar en amenaza de extinción, una que ya está en peligro y dos más que en peligro crítico.

En Colombia, el aprovechamiento comercial de estas especies está prohibido.

La entidad aseguró que se seguirán haciendo controles en contra del tráfico de fauna en la ciudad.

# Temadeldía



Antes de ser designado interventor, Julio Alberto Rincón presidía la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud. / El Espectador

Habla el interventor de Nueva EPS

# "Aquí no hay objetivos económicos ocultos"

Julio Alberto Rincón es la persona designada por la Supersalud para dirigir la EPS más grande e importante del país. El interventor habla del estado financiero de la EPS y las medidas que busca aplicar para garantizar el futuro de la entidad.



DIEGO QUICENO MESA

iquiceno@elespectador.com @juandiegomq

En esta entrevista con El Espectador, Julio Alberto Rincón dice que planea contratar y ampliar más la red de prestadores (clínicas v hospitales) v que buscará evaluar cómo están haciendo su trabajo. Asegura que priorizará a los hospitales públicos, "pero no en contra de la red privada" y que tiene una relación fluida y de confianza con las cajas de compensación que son dueñas de Nueva EPS (con el 50 % más una

es del Estado).

Se ha denunciado la existencia de unas facturas por un valor de unos \$5 billones que no estaban contabilizadas en Nueva EPS. Ayúdenos a desenredar ese asunto...

Encontramos unas facturas que habían sido radicadas por los proveedores, plenamente identificadas, que, sin embargo, no habían sido contabilizadas. Esas facturas eran de un valor importante, de \$5,7 billones, prácticamente el 5 % de gasto del sistema.

Eso nos obligó a tratar de entender qué significaba eso dentro del movimiento financiero de Nueva EPS. Había en las facturas unos \$5,1 billones que correspondían al año 2023. Pero lo asombroso es acción. La participación restante que había \$460.000 millones del

año 2022. Y eso es inentendible.

Encontramos que realmente Nueva EPS no había tenido utilidades en 2019. Que en el 2020 había tenido unas utilidades pequeñitas. En 2021, había tenido pérdidas de casi \$1 billón. En 2022 también tuvo pérdidas y en 2023, año en el que se había hablado de pérdidas de \$423.000 millones. las pérdidas realmente fueron de \$2,6 billones.

Eso nos permitió comenzar a entender el costo de los servicios de salud, pero también que hay una cantidad de situaciones que hay que comenzar a corregir.

### Los recursos que le gira el Estado a Nueva EPS, ¿están siendo suficientes para garantizar los servicios?

de si alcanza o no, que es lo que se llama insuficiencia de la UPC. Nosotros gueremos cambiar un poquito el lenguaje. Llevamos 20 años discutiendo sobre las deudas que tienen las EPS con los hospitales. Juan Carlos Giraldo, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, viene publicando cada cierto tiempo que las EPS deben tal cantidad de recurso. Y las EPS salen en contra, diciendo que no deben eso.

¿Por qué eso no es claro? Cuando encontramos estas facturas no contabilizadas, dijimos, ah, hay cómo explicar la diferencia. Si usted me ha cobrado a mí algo, lo tiene en su contabilidad; pero si yo no lo tengo en la mía, digo no, yo no debo eso. Falta lo que no está contabilizado. Ahí se empiezan a identificar las diferencias. Ahora viene el tema de suficiencia. Por nuestros hallazgos, consideramos que hay un problema de uso adecuado de los recursos, no de insuficiencia.

#### ¿Cuáles son los problemas en el uso ineficiente de los recursos?

Cuando un hospital nos presta un servicio, se está preguntando: ¿será que paga? ¿Lo hará dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año? Yo hablaba con el doctor Reinaldo Grueso Angulo, del Hospital Universita-

preguntaba ¿cuánto le deben las EPS? Me dijo que como \$230.000 millones. A él, para poder soportar eso, le ha tocado endeudarse en el banco; o sea, pagar intereses. ¿Qué hace el prestador para cuidarse? Aumenta el costo. Como Nueva EPS ha sido mala paga y ha sido de las que más debe, con seguridad está pagando más que otras EPS. Ahí tengo un sobrecosto financiero.

#### Es decir, ¿está renegociando contratos con los prestadores?

Nosotros tenemos ya una línea de 12 eventos para sacar la EPS adelante. El primero es ese: certidumbre en el pago. Segundo, cuando diagnosticamos tardíamente un cáncer hay un sobrecosto. Por ejemplo, nosotros deberíamos estar diagnosticando cáncer de cérvix invasivo máximo el 30 %. Y eso ya está mal. Pero cuando diagnosticamos el 60 % invasivo ya es horroroso. Eso genera costos.

Identificar un cáncer localizado, además de que protege la salud del afiliado, cuesta, en promedio anual, \$20 millones. Un cáncer invasivo puede costar \$250 millones. O sea que cuando llego tarde, además de que a esta mujer y a su familia su vida se les trastorna, al sistema le cuesta \$230 millones adicionales. El no haber trabajado en salud tiene costos importantes para el sector.

#### Usted les pidió confianza a los hospitales. ¿Cómo va esa relación?

Con el prestador nosotros queremos pasar de la discusión de facturas y contratos a decirle: venga, yo le entregué mi población de Bogotá a usted y ya lleva ocho años con ellos. Entonces, quiero mirar cómo le ha ido a esa población. ¿Cómo le fue con el diagnóstico de cáncer? ¿Manejó bien a los diabéticos? ¿La vacunación cómo va? Porque yo, EPS, estoy pagando por eso. Usted, prestador, viene cobrando eso hace ocho años. Yo sé que esto a algunos prestadores les preocupa. Consideran que estamos cambiando las reglas del juego, pero yo creo que no. La regla del juego es que el sistema se hizo para mejorar la salud.

### ¿Cómo sería esa evaluación?

Es muy sencillo. Para cada paciente nuestro hemos identificado cuál es su "puerta de entrada"; o sea, cuál es el hospital de entrada o la clínica. Y estamos cogiendo cortes de pacientes y mirando con la cuenta de alto costo. Miramos cómo están las atenciones, cuáles llegan a urgen-Siempre ha habido la discusión rio San Ignacio de la Javeriana y le cias por situaciones de urgencias

## Inauguraron tres comunidades energéticas en Guainía

Tres comunidades de Guainía generarán su energía a partir de paneles solares. Durante un evento que tuvo lugar el 22 de junio, fueron inaugurados sistemas de generación híbrida en Chatare, Venado y Carpintero, en donde habitan comunidades indígenas de ese departamento.

El Ministerio de Minas y Energía y el

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) entregaron las tres "comunidades energéticas de generación híbrida-agrovoltaica" en un evento realizado en Venado, una de las tres zonas en donde fueron instaladas las centrales.

"Hoy entregamos estas tres comunidades energéticas agrovoltaicas que tienen doble propósito: generan energía fotovoltaica y también sirven como huertas para la producción agrícola", aseguró Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, en un comunicado.

Las centrales tendrán un respaldo de generación con diésel, para funcionar todo el día. comunidades energéticas son una de las apuestas del Gobierno en la transición energética.

que son básicas. Tenemos 1.900 prestadores con 3.710 contratos.

Estamos observando cómo se comporta cada afiliado y viendo si hay situaciones en las que el prestador nos está generando unos gastos innecesarios. Se trata de tener una mirada de salud, porque perdimos ese rumbo. Tenemos fe y el convencimiento absoluto de que si tratamos la salud controlamos el costo. A punta de facturas, esto es insostenible.

#### ¿Una mala evaluación implicaría la terminación de ese contrato?

No es una evaluación punitiva. Es una para saber en dónde estamos equivocándonos en el servicio. Pero, además, diciéndoles: "Venga, usted era responsable. Si usted me recibió la población, es responsable de la población". Cuando encontremos buenos resultados, queremos tener más relación con ese prestador. Tenemos que premiarlo. Nosotros tenemos una red de servicio insuficiente. Vamos a abrir la red.

Hay un temor de que se priorice la red pública sobre la privada al ampliar la red, contratando más con hospitales públicos...

Realmente la red privada atiende alrededor del 80 % del país. Entonces, los que atienden el 80 % están diciendo que se prioriza al que atiende al 20 %. Yo creo que la priorización es al revés. En el país ocurrió algo y no reflexionamos: quien decide a quién contratar es la EPS. Ese poder de la EPS se ha visto manifestado durante muchos años en que, en cierta forma, decidió no contratar a la red pública. ¿Y qué pasa

cuando no contrato un prestador? Pues que se quiebra o disminuye sus servicios. La red pública comienza a disminuir servicios y capacidad, porque no los contratan o les dan un contrato con unas tarifas ínfimas. Sí queremos fortalecer la red pública, pero no en

Las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi son las propietarias de la mayoría de Nueva EPS (tienen 50 más una acción).

contra de la red privada.

¿Cree que la capitalización de Nueva EPS sigue siendo necesaria?

Tenemos dos situaciones. La primera es que tenemos que pagar no menos de \$5 billones. Es una cifra muy grande. Tengo que ver cómo lo gestiono. Necesitamos recursos. El otro tema es la capitalización para el patrimonio. Los socios de Nueva EPS ya saben de esta situación.

¿Ha sido bien recibida la solicitud de capitalización y está asegurada la propiedad de las cajas?

Yo siento que he tenido buen recibo por parte de las cajas y hemos logrado generar confianza. Aquí no estamos haciendo nada de espaldas a nadie. Queremos darle el mensaje a todo el país de que en Nueva EPS no tenemos interés adicional que sacar a la EPS adelante. No hay objetivos económicos ocultos.

Sura y Compensar solicitaron su retiro del sistema. Si se aceptan estas solicitudes, ¿le preocupa un posible traslado masivo de afiliados a Nueva EPS?

A mí me preocupa no estar preparado. Todos los tratadistas económicos dicen que crecer duele. No es fácil. Entonces aquí nosotros estamos convencidos de que cumpliremos la tarea que haya que hacer, la necesaria, porque el sistema de salud tampoco puede colapsar.

¿Sería viable una Nueva EPS con más afiliados, con 20 millones de afiliados?

La Nueva EPS tiene que ser viable para lo que necesita el país.



### Ejército intercepta camión con explosivos en el Valle del Cauca

Tropas del Batallón de Infantería N.º 23 de la Tercera Brigada del Ejército lograron detener un camión cargado de explosivos que, al parecer, iba a ser utilizado contra una de sus instalaciones en Cartago (Valle del Cauca).

El camión quedó a disposición de las autoridades correspondientes para adelantar la investigación.

La institución informó en un comunicado que, gracias a información que aportó la comunidad y labores de inteligencia, lograron desplegar un operativo de seguridad para dar con la ubicación del camión que iba cargado de explosivos.

Hasta el momento la institución no ha

corroborado a quién corresponde este material bélico de alta potencia.

Sin embargo, en las últimas semanas varios municipios del Valle del Cauca han sido el blanco de ataques por parte de las disidencias de las FARC, con hostogamientos a estaciones de Policía.

Tropas de la Tercera Brigada interceptaron el vehículo que, al parecer, era para atentar en Cartago.

# Judicial

La Corte Constitucional lo revisa

# Una luz para las mujeres que cometen crímenes en instantes de ira e intenso dolor

El enfoque de género, según expertas en derecho, ha sido ignorado en algunas ocasiones por la justicia colombiana en juicios penales. Ahora, el expediente de una mujer que asesinó al hombre que abusaba de ella podría darle un drástico giro a la manera en que la justicia revisa estos casos.



JHORDAN C. RODRIGUEZ

irodriguez@elespectador.com X @ JhordanR11

El 20 de julio del 2000, Virgelina Aguiar asesinó a José Virgilio Campos, quien era su jefe en una carnicería de Ibagué (Tolima). Además de darle trabajo, el hombre les brindaba hospedaje y comida a ella y a sus hijos, pero, aprovechándose de que ella era madre soltera, la acosaba, la amenazaba y le hacía chantajes morales sobre la seguridad de sus niños. Esa noche, fue obligada a tener relaciones sexuales con él a cambio de que le dijera dónde estaban sus hijos; pero después de abusarla, el hombre no solo le ocultó la información, sino que además la amenazó con un cuchillo para volver a violarla. Aguiar no resistió y, en un instante de desespero, lo mató. Después de 24 años, su caso podría cambiar la manera en la que se llevan los juicios contra mujeres que cometieron crímenes por ira e intenso dolor en Colombia.

La Corte Constitucional escogió para revisión una tutela con la que la defensa de Virgelina Aguiar ha solicitado, ante diferentes instancias judiciales, revertir la condena por homicidio agravado que la tiene tras las rejas. La solicitud está sustentada en que en casos así no se aplica el enfoque de género, lo que podría ser definitivo en situaciones de extrema angustia. Para la orga-

la defensa de la mujer abusada, el sistema judicial colombiano no ha aplicado correctamente el enfoque de género en casos como el que ahora revisará el alto tribunal. Según la oenegé, aunque en la ley colombiana se contempla el enfoque, en realidad no ha sido aplicado en casos de mujeres víctimas que terminaron siendo victimarias y han sido procesadas penalmente, justo cuando padecían contextos de violencia que las llevaron a cometer crimenes.

El caso es tan particular, relevante y novedoso, que el alto tribunal lo escogió entre las miles de tutelas que se procesan a diario en la Corte Constitucional. Los bemoles del expediente, que cayó en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo como ponente, han sido tan drásticos, que la decisión podría sentar jurisprudencia y crear una nueva ruta para que los casos de homicidio como el del agresor de Virgelina Aguiar sean revisados bajo otra óptica. Una que, hasta ahora, no ha sido del todo adoptada por el sistema judicial colombiano en la que se respeten los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la no discriminación y las garantías para vivir

una vida libre de violencia.

Daniela Rojas, coordinadora de Policarpa - área legal de Temblores-, habló con este diario. La abogada especialista en Derecho Constitucional señaló que, aunque particularmente la organización busca que el caso de su clienta se resuelva a su favor, la decisión de la Corte podría crear un precedente para que se tenga en cuenta el contexto de violencia en el que viven muchas mujeres. "Esperamos que la Corte Constitucional nos diga que en el caso de Virgelina todas las decisiones que se han tomado han vulnerado derechos fundamentales y que los funcionarios judiciales que conocieron el expediente dejaron de lado el enfoque de género, a pesar de que ella fue una víctima de violencia de género", señala Rojas.

El principal argumento de la defensa de la mujer -que podría llegar a ser tenido en cuenta para casos similares- es el del enfoque de género. En la tutela que seleccionó la Corte, los abogados destacan que el caso es de especial relevancia, porque, aunque hay jurisprudencia que hace referencia a ese enfoque, "aún no ha considerado específicamente la situación de mujeres procesadas

El caso es tan particular, relevante y novedoso, que el alto tribunal lo escogió entre las miles de tutelas que se procesan diariamente en la Corte Constitucional. Los bemoles del expediente, que cayó en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo como ponente, han sido tan drásticos, que la nización Temblores, que lleva decisión podría sentar jurisprudencia.



Virgelina Aguiar asesinó, en un momento de intensa ira, a su agresor sexual. / Imagen de referencia - Getty Images

que también son víctimas, reflejando así un vacío jurisprudencial que requiere atención para asegurar la igualdad y eliminar la discriminación". Sin embargo, no es lo único que motivó a la defensa de la mujer a llevar el caso hasta el alto tribunal, pues consideran que en el caso de Virgelina Aguiar hay otros aspectos particulares que merecen urgente remedio judicial.

El expediente bajo la lupa ha dado vueltas por todo el sistema judicial desde esa noche en la que, después de cometer el crimen, ella misma se entregó a las autoridades y confesó lo ocurrido. En mayo de 2001, el Juzgado Sexto Penal de Ibagué la condenó a ocho años y cuatro meses de prisión como autora del delito de su empleador, supuestamente,

homicidio simple. Sin embargo, ese despacho señaló que el crimen lo cometió bajo ira e intenso dolor, lo que haría que su pena fuera más benévola. Así, el 6 de octubre de 2003, se le concedió la libertad condicional y dejó todos los datos de contacto por si la justicia volvía a requerirla. Mientras trataba de rehacer su vida, el Tribunal Superior de Ibagué revisó su caso y cambió por completo su condena.

En junio de 2005, hace casi 20 años, el Tribunal consideró no solo que Virgelina Aguiar debía estar tras las rejas, sino que la pena debía aumentarse drásticamente: a 28 años y nueve meses de prisión. La nueva decisión, según el despacho, fue porque

## Avanza el juicio contra expolicía vinculado a homicidio en el 9S

Esta semana, ante el Juzgado siete penal de circuito, la Fiscalía seguirá desarrollando el juicio en contra del expatrullero Andrés Eduardo Díaz Mercado, acusado del homicidio de Germán Smyth Puentes, la noche del 9 de septiembre de 2020. El día en que el estudiante Javier Ordóñez fue sometido y asesinado por miembros de la Policía en el norte de Bogotá.

Díaz Mercado está en la fase de juicio oral y las pruebas en su contra indicarían que fue el uniformado que accionó el arma de fuego contra Puentes, quien cayó en cercanías al CAI de Suba, en la jornada de protestas.

La Fiscalía tendría pruebas de que

Díaz Mercado, además de presuntamente asesinar a esta víctima, accionó su arma de fuego un total de 24 veces, al defenderse del ataque de manifestantes.

Aunque el investigado intentó negociar con el ente investigador, las conversaciones fueron un fracaso y el proceso llegó a juicio. hay pruebas contra el expatrullero Díaz que indicarían que disparó su arma 24 veces esa noche.



La solicitud está sustentada en que en casos como el de Virgelina Aguiar, presa en la carcel de Ibagué, no se aplicó el enfoque de género, lo que podría ser definitivo en situaciones de extrema angustia.

estaba en estado de indefensión. Para Temblores, en las consideraciones del Tribunal, así como en la posición de la Fiscalía y la Procuraduría, no se tuvo en cuenta en ningún momento la violencia que ejercía José Virgilio Campos en

contra de la mujer. No obstante, el Tribunal nunca le notificó la decisión a Virgelina Aguiar, quien hizo su vida creyendo que había superado su pena inicial, criando a los hijos que ha mantenido por su cuenta.

La protagonista de esta historia recién se enteró del resultado del Tribunal en febrero de 2022, cuando fue capturada en un retén de la Policía y llevada a cumplir una pena que pudo haber pagado desde 2001. Desde entonces, Vir-

gelina Aguiar está recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué, purgando la pena de casi 30 años que considera injusta. Estando allí, quiso apelar la decisión del Tribunal y pidió copias de las decisiones que se habían tomado en su contra en primera y segunda instancia. Pero la respuesta llegaba como otro golpe a su vida: su expediente había sido archivado y está perdido desde septiembre de 2014. Ni el juzgado, ni el tribunal, ni la Fiscalía tenían copia de las actuaciones procesales en el caso de Virgelina Aguiar.

A través de una acción de tutela. en primer momento, peleó por sus derechos fundamentales ante la Corte Suprema de Justicia, a la que le pidió tumbar la decisión del Tribunal Superior de Ibagué que, según su defensa, desconoció el argumento principal de la ira e intenso dolor al cometer el crimen. En ese alto tribunal, la Sala Civil confirmó la sentencia de primera instancia que tenía en cuenta la ira y profundo dolor. Aun así, según la defensa de la mujer, esa decisión también desconoció drásticamente el enfoque de género, pues solo limitó a decidir sobre la incorrecta notificación. "Juzgar con perspectiva de género no significa desfigurar la realidad para beneficiar a un sujeto procesal o que deba accederse a las pretensiones enarboladas por un grupo de personas históricamente excluido o discriminado", se lee en la decisión de la Sala.

Es ahí en donde está el meo-

llo de este caso. De acuerdo con la abogada María Camila Correa Flórez, profesora de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, no es que en Colombia no haya enfoque de género en las leyes para juicios penales, sino que no se interpreta correctamente. Y agrega que hay una "aplicación masculina al derecho; es decir, una aplicación que no tiene en cuenta las experiencias de las mujeres", lo cual imposibilita, dice la jurista, que se haga un análisis de las situaciones para establecer si hay legítima defensa o se actúa por ira e intenso dolor en casos donde la víctima haya sido victimaria antes.

La profesora Correa, quien asesoró a Temblores para el caso de Virgelina Aquiar, resalta que en dado caso de que la Corte Constitucional le dé una respuesta positiva a la mujer sobre su tutela, se abriría para ella una nueva puerta. El Tribunal Superior de Ibagué, que le impuso la alta condena, tendría que revisar de nuevo el caso, ahora sí, con el enfoque de género que omitió para aumentar drásticamente la pena que hoy purga. Sin embargo, no hay nada escrito y el alto tribunal aún tiene tiempo para tomar una decisión. Pero, advierte la defensa de Virgelina Aguiar, que si no tiene una respuesta favorable llevarán el caso hasta instancias internacionales en donde buscarían que el Estado sea el que responda por lo que ellos consideran una injusticia.



### Laura Sarabia dice que un sector del Gobierno la quiere 'mover'

Laura Sarabia, directora del DAPRE, aseguró que hay personas que la ven como un "obstáculo que necesitan remover" y defendió su gestión de los señalamientos que se han visto en los últimos días sobre la empresa de consultoría que creó con su esposo y hermano, que ha sido blanco de acusaciones por el incremento de su

patrimonio.

El embajador Roy Barreras dijo que desde el mismo Pacto Histórico se estarían difundiendo las recriminaciones contra Sarabia, quien dejó claro que renunció a la firma antes de ingresar al Gobierno.

"Fuego amigo", llamó Barreras los "ataques" contra la persona más cercana al presidente Gustavo Petro, agregando que vienen de la envidia y las aspiraciones de poder dentro del proyecto político.

No solo le estaría pasando a Sarabia, pues la primera dama le pidió a la fiscal Adriana Camargo que investigara quiénes son las figuras del Gobierno que iniciaron una campaña de desprestigio en su contra.

La directora del Dapre aseguró que los señalamientos vienen de personas que defienden la corrupción.

# Política

Empresa extranjera busca quedarse con parte del contrato de pasaportes

# Concepto del Gobierno le daría libertad a la Imprenta para tercerizar los pasaportes

La entidad tiene los contratos de los pasaportes y las cédulas de extranjería, que son elaboradas por la firma mexicana Accesos Holográficos.



LAURA C. PERALTA GIRALDO

Dos horas aproximadamente duró la inspección que le realizó la Procuraduría a la sede principal de la Imprenta Nacional por las dudas que ha despertado el contrato que le entregó Migración Colombia para la elaboración de las cédulas de extranjería. Lo que impulsó la visita del pasado 17 de junio, además de algunas quejas relacionadas con la atención de la demanda de estos documentos, es la tercerización de procesos que le delegó la entidad a la empresa mexicana Accesos Holográficos, la cual buscaría quedarse con parte de otro polémico contrato: el de los pasaportes.

La Imprenta no solo firmó, en marzo pasado, una alianza estratégica con la firma internacional especializada en temas de seguridad, impresión y desarrollo de software, a la que le delegó la impresión de las cédulas, sino también tiene potestad de subcontratar, siempre y cuando la responsabilidad de darle cumplimiento a lo acordado recaiga sobre ella.

Así se ratifica en un documento redactado por Migración Colombia, entidad vinculada a la Cancillería, fechado el 7 de junio. En este se lee que la Imprenta "cuenta con atribuciones que le permiten establecer y contratar alianzas estratégicas", así como "la posibilidad de contratar con empresas públicas o privadas la ejecución de cualquier proceso".

Aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, dijo que son casos diferentes, tanto el concepto de Migración como las voces cercanas al proceso muestran que el camino ya estaría despejado para que la Imprenta pueda tercerizar algunos puntos del contrato de pasaportes, que se le entregó hace poco a través de un convenio con la Cancillería.

El Espectador estableció que a finales de mayo, un mes después de que el canciller Murillo diera a conocer que se cancelaba la segunda licitación de pasaportes de \$416.000 millones para entrar a un modelo mixto con la Imprenta y con la participación de un aliado privado y uno extranjero, se firmó el convenio entre ambas entidades.

El documento fue suscrito por la secretaria general de la Cancillería, Paola Andrea Vásquez, y la recién designada gerente de la Imprenta, Viviana León, y menciona como objetivo "aunar esfuerzos con la finalidad de propender por el apoyo, el mejoramiento y la estructuración de proyectos asociados a la misionalidadyobjeto social de las partes". El convenio (de 12 páginas) menciona e que la Cancillería está autorizada para celebrar actos o contratos con el fin de atender sus funciones, entre esas la elaboración de los pasaportes, la cual está asegurada hasta octubre, cuando finaliza el actual contrato (urgencia manifiesta) que tiene Thomas Greg & Sons.

Solo semanas antes, la Imprenta firmó una prórroga de una alianza estratégica con la empresa Accesos Holográficos, que en México fue denunciada ante la Comisión Federal de Competencia Económica por presuntas prácticas monopólicas. Lo que impulsó la alianza fueron dos asuntos: el primero, participar en el proceso de impresión de las cédulas y el segundo, que la firma internacional había alertado de una oportunidad de negocio con la Cancillería para elaborar los pasaportes en conjunto.

"Dentro de las posibilidades de negocio se encuentra el suministro de pasaporte colombiano con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El aliado estratégico (Accesos) ha demostrado su amplia experiencia, conocimiento e idoneidad en apoyo a la impresión de documentos", se lee.

Los lazos entre Accesos Holográficos y la Imprenta son de vieja data, pues ya han suscrito otros contratos desde 2017, uno de estos para la



Imprenta y Cancillería deberán seleccionar un aliado extranjero en el contrato de pasaportes. / Mauricio Alvarado

De acciendo con la información summissione por la imprenta Nacional de Cosmitra, el general general de la imprenta Nacional da Colombia queria con atribuciones que la permiten actaclinor y contratar alianzas estratáginas con saperas e foi de desarrollar su risper sunta, tendientes a amplier, mejorar y estatlacer las necesifados de los climbos. De acuerdo con la información suministrada por la Imprenta Nacional de Colombia, el gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia cuenta con atribuciones que le permiten establecer y contratar alianzas estratégicas con expertos a fin de desarrollar su objeto social, tendientes a ampliar, mejorar y satisfacer las necesicades de los clientes. Así mismo se tiene la posibilidad de contratar con empresas públicas o privadas, la ejecución de cualquier proceso administrativo o productivo que se requiera para el desarrollo de las funciones propies de la

Concepto de Migración Colombia menciona que la Imprenta Nacional tiene la facultad de contratar para desarrollar puntos del negocio.

dad para bebidas alcohólicas. Por su alianza para las cédulas se le pagarán \$832 millones y aún es incierto cuánto obtendría si queda seleccionado como el aliado extranjero en el caso de los pasaportes, se espera que la cifra sea mucho más alta, pues las dos licitaciones que se abrieron para los pasaportes (ambas cerradas) fueron por \$600.000 millones y por \$416.000 millones.

Los mexicanos no son los únicos interesados en vincularse con la elaboración de las libretas, también han llegado manifestaciones de Canadá, Bélgica, Austria, Alemania y Estados Unidos, siendo priorizados los últimos cuatro, según impresión de etiquetas de seguri- dijo el canciller Murillo, quien a su Gobierno nacional defiende esta Accesos Holográficos.

vez rechazó los rumores en torno a Accesos Holográficos.

Quienseaelegidoporlasecretaria Velásquez y la gerente León entrará a una fase de transición a partir de octubre de este año, cuando Thomas Greg, firma que ha tenido el negocio desde hace casi dos décadas, culmine el actual contrato: en julio de 2025, cuando el nuevo esquema tenga vigencia plena.

Algunas de las firmas que participaron en las fallidas licitaciones han dejado saber que la Imprenta no es idónea para la realización de los pasaportes, por lo que la tarea terminaría en manos de Accesos Holográficos, Mientras tanto, el

salida como la oportunidad de darle mayor participación a lo público y que la información privada no esté en manos de privados.

Ese ha sido el miedo del presidente Gustavo Petro, quien tiene su pelea con la empresa Thomas Greg que, además de tener el negocio de los pasaportes, ha obtenido algunos de los contratos más cuantiosos con la Registraduría en lo relacionado con el software electoral y los elementos de la jornada (cajas, tarjetones, material pedagógico). De acuerdo con el mandatario, los datos de identificación de los colombianos podrían ser manipulados por los privados. Incluso, sostuvo que Thomas es responsable de un fraude electoral, acusación que no ha sido corroborada por la justicia.

Así las cosas, la pregunta es si la Imprentatercerizará la elaboración de los pasaportes, como lo ha hecho con las cédulas de extranjería, pues, aunque entre sus funciones están las de editar, imprimir y comercializar normas, documentos e impresos de las entidades nacionales y territoriales, quien lleva la batuta de la elaboración de los documentos es

# Participa en



¿Cómo participar?



Visita un concesionario

10?03

Responde las preguntas del juego en el menor tiempo posible



Pregúntale a tu asesor cómo obtener ayudas para jugar más



Gana premios instantáneos por participar

Válido hasta 31 de julio 2024





\*Conoce términos y condiciones o consúltalos en www.chevrolet.com.co













RENADO ONOMO DE

SISTEMA NTIBLOQUEO DE FRENOS NTROL ALERT TRÓNICO COLIS SISTEMA DE SUJECIÓN

AIRBAGS (6)

### Atentados en Rusia dejan al menos nueve muertos

Al menos nueve personas murieron el domingo en ataques de hombres armados contra sinagogas, iglesias ortodoxas y un retén de la policía en Daguestán, república rusa de mayoría musulmana del Cáucaso fronteriza con Chechenia.

El Comité de Investigación de Rusia declaró que abrió una pesquisa penal por

"actos terroristas". La agencia de noticias RIA Novosti divulgó, citando información oficial, que se registraron ataques en las ciudades de Derbent y Majachkalá contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de control policial.

"Según las informaciones preliminares, un sacerdote y varios policías murieron",

informó el ente a cargo de la investigación. "En total, en Majachkalá y Derbent, según las últimas informaciones, murieron seis agentes de seguridad y 12 resultaron heridos", declaró a RIA Novosti, portavoz del Ministerio del Interior regional de Daguestán, Gayana Gariyeva.

Los hechos, que dejaron a un sacerdote y varios policías muertos, están siendo investigados como actos terroristas.

# Internacional



La del próximo mes de julio será la séptima elección en la que el chavismo aspira al poder. / EFE

Próximas elecciones, el 28 de julio

### RONAL F. RODRÍGUEZ

El 28 de julio se celebrará la séptima elección presidencial a la que se presenta el chavismo en Venezuela. La denominada "Revolución Bolivariana" se erigió en torno a la figura de Hugo Rafael Chávez Frías, militar que se hizo conocido tras las intentonas golpistas de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Desde sus orígenes, la "Revolución Bolivariana", el chavismo, se planteó como un proyecto personalista, antipartidista, que recurrió a la vía electoral ante la imposibilidad de tomarse el poder por la fuerza y tras el fracaso de la vía abstencionista.

La primera elección la ganó Chávez en 1998, después de copiar la estrategia electoral de Acción Democrática. Durante los dos años previos, el candidato se dedicó a recorrer todo el país, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, logrando poco a poco concentraciones en la Venezuela olvidada. Una movilización política que muy pronto se convirtió en masivas expresiones de apoyo popular, solo comparables con las que logró, a principios de los años 60, Rómulo Betancourt, padre de la democracia venezolana, y las que hoy logra María Corina Machado, lideresa opositora.

Con 3,6 millones de votos, Chávez ganó las elecciones contra Henrique Salas Römer, conquistando el 56 % de los votos, con poco más de un millón de diferencia, sacándole casi 16 puntos porcentuales y una abstención que rondó el 36%. La promesa central de campaña fue el cambio constitucional

# Las presidenciales chavistas

Se espera que en un mes exactamente Venezuela esté cerrando la campaña presidencial. Recordamos el camino que ha recorrido la llamada "Revolución Bolivariana", hoy encabezada por Nicolás Maduro, quien aspira a un tercer mandato con los sondeos mostrando a su contendor, Edmundo González, como el favorito.

sentimiento afincado en el corazón de los venezolanos desde el fracaso de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado de Jaime Lusinchi, presidente entre 1984 y

La segunda elección del chavismo se dio después del cambio de la Constitución, en un espíritu de relegitimación de todos los poderes del Estado en función de la nueva carta en el año 2000. Si bien Chávez logró el 59 % de los votos en esa ocasión y amplió la diferencia contra el candidato opositor, Francisco Arias Cárdenas, el otro comandante golpista de 1992, con 3,7 millones de votos, la victoria se dio por el importante crecimiento de la abstención, que llegó al 43 %. El cambio de Constitución no resolvió la molestia de los ciudadanos con el sistema político y evidenció la erosión de la representatividad democrática.

La tercera elección en la que participó Hugo Chávez fue en los años dorados de la "Revolución Bolivariana". Después de un gobierno marcado por el golpe de Estado de 2002 y el referendo revocatorio presidencial de 2004, llegaron las y la transformación de Venezuela, elecciones de 2006, con el viento a la que tanto se opuso.

favor. Los ingresos de la industria petrolera pusieron al Estado al servicio de la campaña de reelección de Chávez con las misiones sociales, programas de política social que le permitieron al gobierno en ejercicio aceitar un complejo entramado de clientelismo electoral, que en paralelo, con políticas de persecución como la "lista Tascón" y el "Programa Maisanta", le aseguraron la victoria.

En las elecciones de 2006, Chávez logró el 62 % de los votos contra el 36 % de Manuel Rosales, primer candidato opositor que reunió

Los años en que despertó mayor entusiasmo la "Revolución Bolivariana" son solo comparables con la política partidista de Acción Democrática a a todos los sectores contrarios a la "Revolución Bolivariana", a diferencia de los dos anteriores, que fueron el resultado de coaliciones de último momento. Para esta elección Chávez logró los 7,3 millones de votos y Rosales los 4,2 millones, una diferencia de casi 26 puntos porcentuales y más de tres millones de votos, en un contexto en que la abstención se redujo al 25 %.

La última elección de Hugo Chávez se caracterizó por su enfermedad, un cáncer cuyo diagnóstico fue público en 2011 y que finalmente le quitó la vida, según las versiones oficiales, en marzo de 2013. Las elecciones fueron celebradas en octubre de 2012, pero, a diferencia de las campañas anteriores, el candidato convaleciente no pudo recorrer el país, lo que agudizó el uso de los recursos públicos para comprar la voluntad de los electores. Se amplió el espectro represor, y el chavismo, que nunca jugó limpio, dejó de cuidar las formas y arremetió contra el candidato opositor Henrique Capriles.

Chávez logró el 55 % de los votos contra un 44 % de Capriles. La diferencia entre los candidatos se redujo a 10 puntos porcentuales. gua, Turquía e Irán.

Un crecimiento importante de la oposición, pero aún insuficiente para arrebatarle el poder al chavismo.

Al año siguiente Nicolás Maduro se convirtió en el heredero político de Hugo Chávez, después del secretismo que envolvió su muerte. Maduro llegó a las elecciones del 14 de abril de 2013 con las banderas del legado del comandante. Pero Maduro no es Chávez, y las urnas lo reflejaron, obtuvo 7,5 millones de votos contra los 7,3 millones de Capriles, quien repitió como candidato opositor en la contienda. Con una diferencia de 223.000 votos, según los datos oficiales, Maduro ganó la presidencia por el 1,4 %.

No obstante, los datos a boca de urna y los testigos electorales evidenciaban que la oposición ganó con un estrecho margen. Capriles decidió no sacar al pueblo a las calles a reclamar la victoria, entre otras cosas porque las armas las tenía el chavismo y un baño de sangre era inevitable. El chavismo ya demostraba que estaba dispuesto a usar la fuerza contra los ciudadanos, como después ocurrió en 2014

Las elecciones no competitivas de 2018 las ganó Nicolas Maduro, con 6,2 millones de votos contra 1,9 millones de Henri Falcón. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente dictador logró el 67 % de los votos contra un 20 % del exgobernador de Lara, exchavista. Los resultados no fueron reconocidos por la comunidad internacional democrática, el reconocimiento, los saludos y las felicitaciones llegaron del mundo autoritario: Rusia, China, Cuba, Nicara-

### 19

## Dólar a \$4.100 ¿la "nueva normalidad"

Desde hace unas semanas el dólar repuntó desde los \$3.900 en los que se estaba moviendo en promedio para ubicarse por encima de la barrera de los \$4.100.

Durante los últimos días se ha mantenido en ese umbral, y diversos analistas consultados por este medio consideran que la divisa permanecerá en esos valores hasta que se dé otro cambio importante que lo haga mover.

Según lo explicado, las elecciones presidenciales en México lograron impactar los mercados de la región y, puntualmente en Colombia, la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo por parte del Ministerio de Hacienda provocó que muchos inversionistas se movieran con cautela y redujeron su apetito inversionista por el país.

Las mayores expectativas siguen puestas en la decisión que pueda tomar la Fed sobre las tasas de interés. Una eventual reducción de estas no se daría sino hacia finales de este año o principios de 2025. representativa del mercado (TRM) sigue por encima de los \$4.100.

# Negocios



DANIEL RODRÍGUEZ

drodriguez@elespectador.com

@DanfeRodriguez

Las familias chinas conocieron el aguacate hace unos cinco años. En China, esta fruta no acompaña ensaladas y es poco probable encontrarla sobre el plato. Por lo general, no se come, se bebe. Los cargamentos provenientes de México o Perú llegan a las industrias de alimentos, las cuales transforman el aguacate en jugos y otras bebidas empaquetadas para el consumo masivo.

Al mismo tiempo, en los supermercados chinos se vive un frenesí por las cerezas. A finales del año pasado, el gigante asiático recibió el 88 % de las exportaciones de esta fruta que, en su mayoría, llega desde Chile. Y entre 2010 y 2023, China pasó de importar US\$2 millones a US\$360 millones de carne bovina uruguaya.

Las frutas, la carne y otros agroproductos de origen latinoamericano son cada vez más apetecidos en China, un mercado de más de 1.400 millones de consumidores que cada vez están más interesados en los sabores "originales y exóticos", como lo explica Óscar Felipe Rueda, presidente de Procolombia en China.

¿Podrían el café, los chocolates, la confitería o las bebidas alcohólicas colombianas inspirar casos de éxito como los descritos anteriormente? Para el directivo de Procolombia, el agro nacional tiene las condiciones para incrementar su participación en el competido mercado chino.

### De Colombia viene un barco cargado de...

El comercio entre Colombia y China mueve unos US\$12.000 millones al año. Una cifra que tiene tras de sí un déficit en balanza: mientras que la salida de mercancías de los puertos nacionales deja unos U\$2.000 millones mal contados, el país compra a China aproximadamente US\$10.000 millones en bienes y servicios.

Al tomar únicamente la salida de productos colombianos, datos provistos por Procolombia indican que las ventas al gigante asiático crecieron un 0,1 % el año pasado.

De los US\$2.153 millones en exportaciones que dejó el 2022 se pasó a US\$2.469 millones al cierre de 2023, lo cual ubica a China como el tercer destino comer-



Las relaciones comerciales entre Colombia y China han estado en aumento./Bloomberg

Crecen las ventas externas hacia el país asiático

# China y su apetito por las exportaciones colombianas

Por primera vez, Colombia llevará carne, guacamole y hasta cerveza artesanal al país asiático. Un feroz mercado con oportunidades para la agroindustria nacional.

cial más importante (después de Estados Unidos y Panamá).

Un vistazo a la canasta deja ver que los minero-energéticos (como el carbón o el petróleo) ganan por goleada en este comercio binacional.

No obstante, el crecimiento del 48,2 % en las ventas de agroalimentos a China de 2022 a 2023 es una señal de que los flujos entre Colombia y China podrían estar cambiando.

"Del total de las exportaciones, a la fecha un 80 % son minero-energéticos. Antes estos eran un 90 % del total de la canasta. Mientras los mineros bajan, los agroindustriales y otras cadenas suben", explica Óscar Felipe Rueda.

Para el funcionario, la economía actual de China explica la reciente diversificación de las exportaciones colombianas.

En el 2012, solo el 14 % de las por lo importado.

viviendas urbanas en ese país eranconsideradas declasemediaalta (ingresos entre US\$16.000 y US\$34.000 al año). 10 años después, el 54 % de los hogares se encuentra en este rango.

### El potencial del mercado chino

El prospecto de consumidor chino es ahorrador y aprecia las marcas locales. Pero, para fortuna del comercio global, los hogares cada vez están más dis-

Aunque en China el consumidor promedio es ahorrador y fan de las marcas locales, el boom del mercado global está aumentando el apetito por lo importado.

puestos a pagar por productos importados que destaquen por su calidad, sabor o singularidad.

Procolombia en China, como parte de su labor de promoción de las exportaciones colombianas, ha detectado oportunidades para ciertos productos dentro de los llamados agroalimentos.

El café colombiano, pese a tener que competir con los alto volúmenes de grano brasileño e, incluso, con el cultivo local en la provincia de Yunan, es reconocido en China por su calidad, sabor y aroma.

De 2022 a 2023, la exportación de café colombiano a China creció un 60 %, llegando a los US\$142 millones. ¿Cuánto podría crecer este mercado en el futuro? Aunque el chino promedio solo tome unas seis tasas de café al año, el consumo de esta bebida gana popularidad entre las nuevas generaciones.

Sin embargo, el grano tostado bia exportó US\$567.000.

de café colombiano (la presentación de mayor valor agregado) no la tiene tan fácil en este momento.

"Hemos visto que las exportaciones de café verde aumentan y las de derivados del café y café tostado disminuyen. Al importador le sale más barato traer café verde, porque los aranceles son menores, que importarlo ya tostado desde Colombia", reconoce el director de Procolombia en China.

#### Carne bovina, chocolates y ron

Pensar en cómo impulsar las exportaciones colombianas a la tierra del dragón va de la mano con el cumplimiento de la normativa relacionada con la admisibilidad fitosanitaria de los productos. Un trámite que puede durar más de una década, tal y como ocurrió con la carne bovina.

En junio llegará a China el primer cargamento de carne bovina, con lo cual se sumará a Uruguay o Brasil dentro de la lista de proveedores cárnicos.

"Tenemos altas expectativas.
Brasil exporta más de US\$6.000
millones en carne y Uruguay más
de US\$350 millones. China es un
mercado con una demanda altísima. Colombia tiene dos frigoríficos aprobados que ya enviaron sus primeros contenedores",
indica Rueda.

Pero las ganancias de los productores nacionales podrían ser menores a las esperadas. Actualmente, el precio de la carne china ha bajado cerca del 12 % respecto a hace un año.

"Aunque inicialmente esas empresas colombianas esperaban exportar al año unas 50.000 toneladas de carne, ya están recalculando esas cantidades", reconoce Rueda, quien insiste en que se trata de una coyuntura en el corto plazo y no afectará los envíos a mediano plazo.

Así mismo, Procolombia espera un crecimiento moderado del 4 % en los próximos años para el cacao, gracias al crecimiento de la demanda china por chocolate con alto contenido de este fruto. En este renglón, las exportaciones alcanzaron los US\$630.000 (un 7,5 % más que en 2022).

Así mismo, el consumo de bebidas alcohólicas es considerado una parte integral de la cultura china. Por eso hay una oportunidad para que además de baijiu (licor chino elaborado a partir arroz) o vino, las gargantas de los chinos sean calentadas por un trago de ron colombiano. El año pasado, China importó US\$11 millones de ron; de estos, Colombia exportó US\$567.000













# Colombia 20

En el camino hacia la paz total

# El complejo tablero de negociación que se abre para el Gobierno y la Segunda Marquetalia

Hoy se instala de forma oficial la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la disidencia al mando de Iván Márquez. Las jugadas de cada lado tendrán que ser casi milimétricas para que esta negociación, que parece ser el "mango bajito" de la paz total, llegue a buen puerto. Estos son los obstáculos, claves y desafíos que se abren con la mesa en Caracas (Venezuela).



PAULINA MESA LOAIZA

pmesa@elespectador.com mesal @paulina mesal

Luego de casi un año y medio de los primeros acercamientos, hoy se instala oficialmente la mesa de conversaciones de paz entre el Gobierno nacional y la disidencia de las extintas FARC conocida como Segunda Marquetalia.

Diecinueve días antes, el 5 de junio de 2024, una fotografía, que en algún momento pareció improbable, le dio la vuelta al país. En una mesa redonda, con papeles blancos y lapiceros, aparecieron sentados Iván Márquez, comandante del grupo armado; Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, y Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno. En la escena también se vio a Walter Mendoza, miembro de esa disidencia, mientras parecía organizar los papeles para que Márquez, todavía afectado por las heridas de un atentado, pudiera firmar lo que expertos han catalogado como su salvavidas luego de que se le creyó muerto (un rumor que estuvo rondando hasta hace un mes, cuando apareció por sorpresa en un video).

Ese día, con la firma de ese documento, las partes acordaron la fecha de inicio del primer ciclo de negociaciones y una agenda de diálogo de cinco puntos básicos. Sin embargo, ese "salvavidas" podría ser incluso para el gobierno de Gustavo Petro que, en medio de conversaciones congeladas o que caminan a paso es de 1.751 miembros.

muy lento (con el ELN y el EMC), busca sumar réditos a su apuesta de paz total. En ese objetivo, la mesa con la Segunda Marquetalia pinta como una negociación un poco más posible, aparentemente.

Lo cierto es que algunos analistas señalan que este podría ser un último intento de lograr la paz total con esa disidencia, que vio la luz el 29 de agosto de 2019, creada por Márquez junto a Seuxis Pausias Hernández (Jesús Santrich), Henry Castellanos (Romaña) y Hernán Darío Velásquez (el Paisa), cuatro antiguos comandantes fuertes de la extinta guerrilla de las FARC, quienes dijeron que, tras firmar el Acuerdo de Paz, volvían a las armas. De ellos solo sobrevive Márquez, pues los otros tres murieron en Venezuela en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

En su regreso a la lucha armada, la Segunda Marquetalia reunió a varias facciones armadas como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, los Comandos de la Frontera y la Dirección Nacional. Hoy por hoy, los expertos coinciden en que este grupo armado llega a la mesa de nego-

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el número total de integrantes de la Segunda Marquetalia

ciación con una capacidad militar disminuida y una incidencia territorial limitada, consolidada sobre todo en Nariño y Putumayo. Sin embargo, algunas fuentes señalan que sería el grupo con más poder económico después del Clan del Golfo, y ese músculo financiero les posibilita, por ejemplo, engrosar las filas del reclutamiento.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el número total de integrantes de la Segunda Marquetalia es de 1.751 miembros: 1.162 en armas y 589 que componen las redes de apoyo. Ese número total se divide en las tres facciones que lo componen (ver infografía).

### Los retos de la agenda

Esas divisiones internas, que la Segunda Marquetalia acogió desde el principio, podrían significar uno de los primeros retos al negociar. Para Andrés Preciado, director del área de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un problema significativo tiene que ver con las formas de operación. "Primero es que no tiene una unidad de mando v control, aquí lo vemos como un mismo grupo porque lo llamamos Segunda Marquetalia, pero no hay una unidad de control tan definida. Su expansión también ha sido muy lenta, entonces su fortaleza no es tan significativa como, por ejemplo, la del ELN. Tiene una relación muy cercana con el narcotráfico, eso es significativo, y tiene muchas disputas con otros grupos", señaló.

Esa percepción la secundan



La delegación del gobierno en el viaje a Caracas, donde se instalará la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia./ Consejería Comisionada de Paz.

Colombia+20, quienes apuntan a que, con ese panorama, aún es una incógnita la capacidad de mando de Iván Márquez sobre todas las agrupaciones. Para el Gobierno esa podría ser una de las principales dudas a despejar, sobre todo para saber en qué condiciones se sientan a negociar. "El tema es cómo se mantiene la intención del grupo entero y de la delegación de Gobierno en un estado de absoluta desconfianza entre las partes", dijo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz v Reconciliación (Pares).

Otra posible complicación que identifica Preciado son las pretensiones con las que llega la Segunda Marquetalia a la mesa de negociación. "Aunque es un grupo sin tanto calibre, sí tiene unas pretensiones bastante grandes. Han hablado de la constituvente, tienen una agenda tentativa en cinco puntos que es grandilocuente, y eso va a complicar un poco el avance de la negociación", afirmó.

Y es que el texto firmado el pasado 5 de junio, como antesala a la instalación de la mesa, comienza afirmando que "se otros analistas consultados por requiere una amplia moviliza- podría incluir en la agenda defi-

ción social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano". En el video de reaparición de Márquez, este le dio un respaldo amplio a la propuesta que el presidente Gustavo Petro viene ambientando desde hace meses.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Colombia+20, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, negó de entrada esa lectura. "Se habla de un acuerdo nacional pluralista, pero no de una constituyente. La manera en que se trae esa expresión al documento es en el sentido de buscar un camino que permita contrarrestar las violencias, disminuir la afectación a la población y lograr, según nuestro punto de vista, sacar el mayor número de combatientes de los territorios. No necesariamente implica una asamblea constituyente, pero sí la necesidad de trabajar en función de un acuerdo que les dé respaldo a los esfuerzos para que la paz total pueda llegar a buen rumbo", dijo.

Por otra parte, también están las pretensiones de lo que se

LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

### Los puertos a los que podría llegar al diálogo

El gobierno Petro llega casi al final de su segundo año y hasta ahora inicia la negociación con este grupo. En ese contexto, la mesa con la Segunda Marquetalia se podría estancar debido a los factores jurídicos sin resolver. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) destaca que lo más probable es que no alcance el tiempo para hacer los ajustes

constitucionales que puedan ofrecer salidas viables. El Gobierno espera llegar a buen puerto, en parte porque con todas las condiciones con las que llega la disidencia a la mesa, se convierten casi que en una apuesta "sencilla" para la paz total. En ese sentido de "hacer la paz con los que quieran", es probable que el Gobierno siga adelante con

la facción de la Segunda Marquetalia que decida quedarse.

Preciado señala que se tendrá que considerar los incentivos para estructuras como el Frente Acacio Medina, al mando de John 40. Esa facción, una de las primeras en salir del proceso, tiene un fuerte carácter económico y ahí el rol del Gobierno será importante.

La FIP destaca que lo más probable es que no alcance el tiempo para hacer los ajustes constitucionales que puedan ofrecer salidas viables.

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

EEColombia2020

@EEColombia2002



@EEColombia2002



nitiva. Algunos comandantes de esa disidencia han expresado la idea de retomar el Acuerdo de Paz de 2016. Lo cierto es que desde el lado del Gobierno pareciera que, si bien reconocen la importancia de tener en cuenta lo que ya se hizo, tienen en mente otra idea de darle vida a ese tema y de paso actualizar, como si se tratara de una segunda parte o un "nuevo testamento".

Para la investigadora Laura Bonilla, "lo que hay que saber es cómo lograr, al menos en una escala más pequeña, casi los mismos hitos del Acuerdo, pero con un actor al que no se le tiene confianza. Es posible que la agenda no sea tan ambiciosa como ocurrió con las FARC, pero sí va a ser más demandante en términos de resultados".

### El lío jurídico para Márquez y otros desertores del Acuerdo

Esa agenda, en definitiva, tendrá que incluir el tema jurídico en los diálogos, debido a que es un asunto que afectará directamente a miembros de la cúpula de la disidencia, como Iván Márquez y Walter Mendoza, ambos

Acuerdo de 2016.

Según la Constitución, quienes hayan firmado acuerdos de paz con el Gobierno en el pasado no podrán acceder a la justicia transicional, en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre el tema, Novoa le dijo a Colombia+20 que "ese es uno de los retos más grandes para poder avanzar de manera firme hacia un acuerdo con la Segunda Marquetalia. Es tema neurálgico que el Gobierno, a través de no solamente de esta delegación, sino de la Oficina del Alto Comisionado y las otras agencias estatales encargadas del asunto, tiene que examinar con detalle para buscar una ruta que permita, en el evento en que este proceso avance, que se pueda encontrar una fórmula que no obstaculice sacar hombres y armas de los territorios".

Precisamente, ese tema quedó incluido en el punto número

ocho del documento que se firmó el pasado 5 de junio. En el papel, los representantes de la Segunda Marquetalia pidieron que se incorporaran "las razones para el alzamiento armado relacionadas con incumplimiento y entrampamiento del Acuerdo de Paz del 2016". Eso alude a lo que se conoció como el caso Santrich, que quedó plasmado en un extenso informe publicado en marzo pasado por la experta de la ONU Antonia Urrejola, el cual concluyó que sí hubo reiterados obstáculos al Acuerdo de Paz. Aunque no calificó el caso de Jesús Santrich como "entrampamiento", sí decía que hubo un "agente provocador", lo cual no está contemplado como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibido en Colombia. Al respecto, Novoa ha mencionado que el tema del "entrampamiento" no será una

Desde la FIP señalan la importancia de que el Gobierno reconozca que negociar con la Segunda Marquetalia no se traduce en negociar firmantes que abandonaron el solo con Iván Márquez.

discusión en la mesa, aunque el Gobierno está abierto a escuchar los reparos.

Para Bonilla, ese argumento ha estado en la defensa de Iván Márquez desde siempre y algunos expertos sugieren que sí se puede demostrar que hubo perfidia del Estado a raíz del incumplimiento, y el incumplimiento de una de las partes cancela el Acuerdo.

Al margen de estas discusiones, Colombia+20 conoció que la posición de los negociadores de Petro es clara: con o sin entrampamiento, no hay justificación para que el grupo se haya rearmado, y la negociación debe enfocarse en otros temas. En todo caso, lo que es evidente es que la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia inicia sin superar los impedimentos jurídicos que existen para miembros de esa disidencia.

### Las jugadas en los tableros de

A ese lío jurídico para negociar con la disidencia se le suman las divisiones visibles dentro del grupo armado. Desde la FIP señalan la importancia de que el Gobierno reconozca que negociar con la Segunda Marquetalia no se traduce en negociar solo con Iván Márquez. En esta oportunidad, la negociación implicará tratar con esas tres facciones que componen la disidencia. Según analistas, el ala más complicada en el proceso podría ser con los Comandos de Frontera, debido a su autonomía y su relación con el narcotráfico. Asimismo, el Gobierno observará los intereses de cada facción.

En ese panorama, también se deberá tener en cuenta que este proceso de paz con la Segunda Marquetalia se enmarca en la paz total. Eso quiere decir que llega en un momento en el que se está negociando al tiempo con otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la otra disidencia de las extintas FARC, el Estado Mayor Central (EMC), que además convergen en un mismo territorio como lo es Nariño, al igual que en Caquetá, donde se han registrado combates en los últimos meses. Uno de los puntos de mayor discusión en este escenario sería, por ejemplo, el cese al fuego.

"La paz total son distintos tableros de negociación que se juegan simultáneamente. Como el Gobierno es el único actor que juega en todos los tableros, sus jugadas terminan repercutiendo en todos los demás jugadores. Entonces ¿por qué un grupo como la Segunda Marquetalia hoy entraría a negociar sin cese importantes", concluyó.

### Así llega la segunda Marquetalia a la mesa de diálogo









### Presencia de la Segunda Marquetalia



Fuentes: Indepaz, FIP

al fuego, cuando la parte del EMC que sigue negociando tiene cese alfuego, aligual que el ELN? Ellos van a poner esa condición, seguramente será parte de la agenda. No van a querer menos", señaló Preciado, director de la FIP. Sin embargo, el Gobierno no ha contemplado la opción de un cese al fuego de arranque, y menos de carácter nacional, aunque sí se piensan acciones de desescalamiento.

Por otro lado, para Bonilla, el que exista un cese al fuego con algunas de las estructuras armadas se podría traducir como un cierto favorecimiento del Gobierno hacia el grupo armado. "¿Cómo se pelea con dos de tres y contener al tercero para que no se expanda? Eso es literalmente una serie de complejas jugadas de ajedrez que será de los retos más

### Las leonas, con pinta de finalistas

Con un doblete de Karla Torres, Independiente Santa Fe ganó 2-1 en su visita a Medellín, por la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga Femenina, y se afianzó en el liderato del grupo, con siete puntos. Alianza, que venció 2-1 a Nacional, es segundo, con seis unidades. El verde paisa tiene dos puntos y el poderoso, uno. En las dos próximas jornadas, las leonas recibirán a Medellín y Alianza. Si ganan los dos partidos, serán finalistas.



### Verstappen ganó en España

El neerlandés Max Verstappen, triple campeón del mundo. reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de España, el décimo del año, que se disputó en el circuito barcelonés de Montmeló. El piloto del equipo Red Bull, que logró su victoria 61 en la categoría, superó a los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes), quienes lo acompañaron en el podio. En la clasificación de la temporada, Verstappen es primero con 219 puntos, seguido por Norris, con 150.

# Deportes



Colombia vs. Paraguay

## Llegó la hora de hacer el sueño realidad y volver a ganar una Copa América

Los integrantes de la selección de fútbol de Colombia coinciden en que tienen con qué ganar la Copa América. También en que hay razones para que sean considerados favoritos, pero que, en vez de ser una presión, esa es una motivación. A partir de las 5:00 p.m., con transmisión por el Gol Caracol, la tricolor enfrentará a Para-

en el torneo que se juega desde el jueves en Estados Unidos.

Como consecuencia del buen desempeño de la mayoría de sus 26 jugadores, reflejado en un invicto de 23 partidos -20 de ellos en los últimos dos años bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo-, el equipo nacional es considerado uno de lo candidajulio, cuando termine el torneo en Miami.

Pero esas razones para soñar y ser optimistas hay que justificarlas en la cancha. Primero en la fase de grupos, en la que Colombia jugará también contra Costa Rica, el viernes 28 de junio en Phoenix, y contra Brasil, el martes 2 de julio en Santa Clara. En guay, en Houston, en su estreno tos para levantar el trofeo el 14 de caso de avanzar como primera o unido fuera de la cancha y solida- Garnero. De sus últimos nueve

segunda de esa llave, enfrentará luego a un rival procedente del grupo D, donde están Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Boli-

Néstor Lorenzo y sus colaboradores, que llegaron a mediados de 2022, han logrado consolidar una idea de juego con base en la solidez defensiva, mucha intensidad de juego y pragmatismo en el ataque. Aunque no está tan lejos del histórico toque toque, a esta versión de Colombia se le facilita más el juego vertical, con salida y desequilibrio por los costados. Es un plantel que se nota muy

rio dentro de ella.

En el último tiempo ha demostrado también fortaleza física y mental. Ha superado a equipos como Brasil, Alemania y España, que no es poca cosa. En la eliminatoria al mundial de 2026 ocupa la tercera posición detrás de Argentina y Uruguay. Con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates, es la única selección que no ha perdido.

Hoy tendrá un nuevo examen con Paraguay, que no llega en su mejor momento de la mano del entrenador argentino Daniel

## Alemania y Suiza empataron y están en octavos de la Eurocopa

En una discreta presentación, con pocos recursos futbolísticos, pero la misma entrega y actitud de siempre, la selección de Alemania le empató en tiempo de descuento a la de Suiza y finalizó puntera del Grupo A de la Eurocopa de la que es sede. El combinado helvético se puso en ventaja a los 28

minutos con anotación de Dan Ndoye y el teutón igualó al 92 gracias a Nikls Fullkrug.

Así, Alemania quedó primera de la llave, con siete puntos, dos más que Suiza. También quedó con opciones de clasificar como uno de los mejores terceros Hungría, que al minuto 100 venció a Escocia, con tanto

de Kevin Csoboth. Con tres puntos, deberá esperar a que terminen los demás grupos.

Hoy, desde las 2:00 p.m. (Espn y Star+), se define el Grupo B, en el que España, clasificada con seis puntos, enfrenta a Albania. Y en un duelo sin margen de error, Croacia se las verá con Italia, campeona defensora.

Hoy, desde las 2:00 p.m., con transmisión por Espn y Star+, se define el Grupo B, con los duelos España vs. Albania y Croacia vs. Italia.



### Motor híbrido 1.6 HEV

### Radio con pantalla panorámica

y cluster digital integrado

### Sistemas de ayudas

a la conducción avanzada ADAS



### Carrocería tipo crossover

con barras de techo funcionales

Rines 15"

de lujo en aluminio

Motor 1.0 turbo

99 hp y 172 Nm





Las imágenes publicadas son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores de acuerdo a las versiones y equipamiento de los vehículos comercializados en Colombia. En muchos casos la información es tomada del catálogo de producto desarrollado, por el fabricante KIA CORPORATION. Los precios o algunas versiones están sujetos a disponibilidad de inventario o cambio en listas de precios.

partidos ganó solo dos: a Bolivia y Panamá, empató tres y perdió cuatro, uno de ellos ante Colombia en Asunción, por eliminatoria. En esos nueve compromisos anotó solo dos goles y recibió seis. Esas cifras indican que no marca, pero tampoco permite muchas anotaciones.

En Copas América, Colombia ha enfrentado al combinado guaraní en 11 oportunidades, con un balance de cinco triunfos y cinco derrotas, además de un empate. Marcó 11 goles y recibió 16, más allá que en los dos duelos más recientes, en Estados Unidos

y 1-0, respectivamente.

Este lunes, en Houston, la balanza se podría desnivelar, ojalá a favor del equipo de Néstor Lorenzo, que tiene definida buena parte de su formación titular, con Camilo Vargas en el arco. La defensa estaría integrada por Daniel Muñoz, John Lucumí, Davinson Sánchez y Johan Mojica; el medio campo iría con Jefferson Lerma y Matheus Uribe, además de James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz más adelantados. El punta sería Rafael Santos Borré. Las dudas serían la inclusión de Yerry 2016 y Brasil 2019, se impuso 2-1 Mina, central cuya experiencia 2001.

y roce internacional podrían ser claves en un torneo como este, además de Déiver Machado por el lateral izquierdo.

La ventaja para el técnico argentino y sus colaboradores es que hay buena cantidad de alternativas que le han funcionado hasta el momento. "Este grupo se ha ganado los elogios que recibe, pero estamos con los pies sobre la tierra. Queremos hacer historia, porque hemos trabajado duro para eso", dijo Lorenzo, que en tendrá la oportunidad de darle a Colombia una nueva Copa América, tras la que ganó en casa en



La selección de Colombia sueña con ganar la Copa América 2024. / EFE

"Información confiable, para tu bienestar."



La suscripción a EL ESPECTADOR te entrega impreso 3 meses gratis de

BODYTECH



Aplican condiciones y restricciones

## Deportes

Venía de ganar el Tour Colombia

# El año brillante de Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia

El pedalista cundinamarqués de la escuadra NU Bank conquistó ayer el título de la carrera ciclística con mayor tradición del país. Dominó la competencia de inicio a fin, siendo el líder desde el prólogo hasta la última etapa.

### REDACCIÓN DEPORTES

Rodrigo Contreras hizo historia al coronarse ayer com nuevo campeón de la Vuelta a Colombia, en la edición 74 de la carrera ciclística de mayor tradición del país. El cundinamarqués, pedalista del NU Bank, vive su mejor momento. Hace dos años y medio, cuando le cerraron las puertas en el Astana y tuvo que regresar a Colombia, eran pocos los que lo tenían en sus cuentas como un pedalista capaz de dominar el panorama nacional. El ciclista, no obstante, sorprendió a muchos y esta temporada completó una campaña soñada.

Iniciando el año, Contreras se impuso sobre los ciclistas del World Tour en el Tour Colombia, algo que nunca había pasado en todas las ediciones de la carrera de mayor nivel en el país, y se llevó un inesperado título. Ahora, cuatro meses después, coronó su primer título en la Vuelta a Colombia. Lo hizo con maestría, dominando la carrera desde el primer día y vistiendo la camiseta de líder desde el prólogo hasta la última etapa. Impresionante victoria que confirmó el gran momento del de Villapinzón. A sus 30 años, Rodrigo Contreras es el mejor ciclista del pelotón nacional.

### Contreras, de gregario a superlíder

Apenas empezaba el 2024 cuando Rodrigo Contreras, insolente, sorprendió a propios y extraños al conquistar el título

Ganar de punta a punta la Vuelta, como lo hizo Contreras, solo lo habían logrado Efraín Forero en 1951, Ramón Hoyos Vallejo en 1955, Álvaro Pachón en 1971 y Miguel Ángel López en 2023.

del Tour Colombia. El villapinzonense sorprendió a varias figuras del World Tour, entre ellos Richard Carapaz y Egan Bernal. Era apenas el primer anuncio de su poderío, ya que, meses después, también consiguió ganar la Vuelta a Colombia, la prueba ciclística de mayor tradición en América, un doblete histórico. En el horizonte, ahora, está el Clásico RCN, un triplete que nadie ha conseguido.

"Todo esto es un sueño hecho realidad. He trabajado mucho para esto, toda la vida. Por fortuna acá en el NU Colombia se han dado los resultados. En Europa fui un gregario, no tuve espacio suficiente para brillar, pero a mis 30 años ya puedo decir que he consolidado mi carrera", señaló Contreras.

El nuevo campeón de la Vuelta a Colombia nació en Villapinzón (Cundinamarca) el 2 de junio de 1994. Desde muy niño les ayudaba a sus padres, José y Flor Alba, con lo que ganaba trabajando en una papelería del pueblo. Fue su papá quien le compró la primera bicicleta, aunque lejos estaba de pensar que sería la herramienta que le cambiaría la vida.

"Estoy muy feliz por este triunfo. Quería terminar con pie derecho y gracias a Dios todo salió bien. Había soñado un final así; se lo dedico a mi familia, a mi equipo y a toda la afición del ciclismo", aseguró tras cruzar la meta en el Alto de Las Palmas.

Cuando comenzó a enamorarse del deporte practicaba ciclomontañismo hasta que fue reclutado por Serafín Bernal, uno de los formadores más importantes del país. De su mano se hizo profesionalen 2013, con el equipo Colombia Coldeportes. Era una de las promesas del pedalismo nacional y, cuando apenas superaba los 20 años, el Quick Step belga lo llevó a Europa. Soñador y precoz, Contreras llegó con la ilusión de triunfar en el World Tour. El choque fue duro, pues en la élite nunca encontró espacio. Había llegado con un contrato de dos años y, tras los primeros 12 meses, lo devolvieron a Colombia.



Rodrigo Contreras, del equipo Un Colombia, nació en Villapinzón (Cundinamarca) y tiene 30 años de edad. / FCC

De regreso a su país, Contreras no se amilanó por su sueño frustrado. En 2017, en los Juegos Bolivarianos, hizo oro en la contrarreloj. Al año siguiente, ganó las vueltas al Valle del Cauca y al Tolima y además quedó campeón de crono en los Suramericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su brillante rendimiento llamó la atención del Astana de Kazajistán, equipo en el que lo recomendó Miguel Ángel López.

Su regreso a Europa fue un hecho, aunque jamás pudo brillar ni demostrar su potencia. Duró tres años en la escuadra kazaja, pero su único resultado destacado fue una victoria de etapa en el Tour de Ruanda. Sin muchas oportunidades de lucir en las grandes carreras, Contreras regresó a Colombia con la intención de volver a demostrar sus condiciones. Llegó de nuevo para la temporada 2022. Dos años y medio después, se convirte en Colombia. Está en su mejor momento.

### La impresionante Vuelta a Colombia de Rodrigo Contreras

La Vuelta a Colombia 2024 la ganó con autoridad, de principio a fin, pues se puso la camiseta amarilla desde la primera jornada, en el prólogo, y mostró una tremenda regularidad al llegar con los punteros en todas las etapas, incluso en las de alta montaña, que no son su especialidad. Ganar de punta a punta solo lo habían logrado Efraín Forero en 1951, Ramón Hoyos Vallejo en 1955, Álvaro Pachón en 1971 y Miguel Ángel López en 2023. Solo leyendas en esa exclusiva lista.

En la etapa de cierre, una cronoescalada de 17,3 kilómetros en Las Palmas, en Medellín, también fue el mejor y se impuso con un tiempo de 40 minutos y 53 segundos, con más de un minuto de ventaja sobre Diego Camargo, del Petrolike. campeón del Tour Colombia y la Vuelta a En la general, también superó a Camargo

### Colombia se acerca a los 80 cupos para París 2024

Tras la segunda parada de la Serie de Clasificación Olímpica, que se celebró el último fin de semana en Budapest (Hungría), la delegación colombiana sumó dos nuevos cupos para los Juegos de París 2024.

Los nuevos clasificados

fueron Jhancarlos
González, quien ya estuvo
en Tokio 2020, y Jazmín
Álvarez, quienes obtuvieron
su tiquete en la modalidad
street del skateboarding.
Colombia ya completa 78
lugares en los Olímpicos, 27
clasificaciones nominales y
51 numéricas, repartidas en

17 federaciones deportivas nacionales. Fútbol, atletismo, natación, lucha, gimnasia, boxeo, ecuestre, tiro con arco, vela, esgrima, levantamiento de pesas, ciclismo, canotaje, triatlón, golf y ahora skateboarding son los deportes que han logrado la clasificación.

## De Falcao, Federer y la selección

MUCHA BOLA ANTONIO CASALE





Finalmente se concretó la llegada de Falcao a Millonarios. La buena voluntad del futbolista y la gestión de los directivos lo hicieron posible. Ahora, pongamos los pies en la tierra. Falcao ha jugado muy poco en las últimas dos temporadas, no conoce las particulares canchas del país, su tiempo de adaptación no será el óptimo y cinco meses parecen pocos para poder sacar lo mejor de su ocaso. Ojalá marque muchos goles y ayude a que el azul salga campeón que, dicho sea de paso, es su gran sueño. Pero para eso el embajador tendrá que rodearlo muy bien. Dicen que para esta semana se prepara otro golpe sobre la mesa gestionado por el propio Tigre. Ojalá se dé y tenga que ver con eso porque un buen nueve, por muy bueno que sea, necesita amigos. De todas maneras, su experiencia servirá para inspirar a sus compañeros, en especial a los más jóvenes; su presencia enaltecerá no solo a Millos, sino a toda nuestra liga y su legado de valores ojalá sea aprovechado a favor de toda la sociedad y no solo de los amantes del fútbol.

En la misma vía se mueve Nacional con David Ospina. El retorno del futbolista que más veces se ha puesto la camiseta de Colombia le garantiza seguridad en el arco a un equipo que necesita ganar confianza.

Con Falcao y Ospina sumándose a Bacca y Ramos, esperamos noticias esta semana de Cuadrado, Quintero y, en una de estas, hasta de James, para completar un cuadro que enaltecerá nuestra liga y generará un golpe anímico favorable para un país que necesita creer en sí mismo como nunca antes en este siglo.

Capítulo aparte es el documental que publicó Amazon Prime de los últimos 12 días como profesional de uno de las más grandes exponentes de la historia del deporte como lo es Roger Federer. Más allá de las muchas lágrimas derramadas por el suizo a lo largo de una hora y media de televisión, este especial demuestra que, por mucho que los queramos convertir en máquinas, este tipo de deportistas son más humanos que nosotros mismos. Entienden como pocos lo difícil que es llegar a donde lo hacen y en este especial lo reflejan. La rivalidad entre Nadal y Federer cambió para siempre el deporte. Siempre estuvimos acostumbrados a que los rivales tenían que odiarse, pero ellos estuvieron lejos de eso. Entendieron que se necesitaban el uno al otro y se apoyaron en la épica de partidos como aquella final de Wimbledon en 2008 para superarse a sí mismos. También queda claro en el documental que Novak Djokovic fue el villano que invadió su romántica rivalidad para superarlos desde los números, pero no desde el carisma. No es culpa de Nole, es que en la vida caben dos en este tipo de situaciones, no tres.

Y desde hoy Colombia intentará escribir una historia hermosa en la Copa América, certamen que solo ganó una vez, en 2001. La verdad es que junto a Argentina y Urugay son los que gozan de mejor salud futbolística, algo que parecía lejano después de la eliminación sufrida en el mundial de Catar en 2022. Mentalidad ganadora, equilibrio y posibilidades de gol con hombres de todas las líneas son las tres razones, no emociones, que nos invitan a soñar. Veremos.

por 2:59 y a Wilson Peña, de Sistecrédito, por 3:42. Yesid Pira quedó cuarto, a 6:10.

"La clave de esta victoria fue la preparación, por supuesto, pero sobre todo la parte mental. Tuvimos un día de crisis, pero eso pasó inadvertido para los rivales", concluyó Contreras, en referencia al día en que la carrera llegó a Apia.

Este año fue invitado a participar en el proyecto del NU Bank Colombia, que ha sido muy exitoso. Para Contreras, 2024 será inolvidable porque al bronce en los Campeonatos Nacionales le sumó el título del Tour Colombia y ahora el de la histórica Vuelta. Piensa, desde ya, en el triplete que significaría ganar el Clásico RCN, carrera que se disputará en septiembre y suele cerrar el calendario nacional.

Con 30 años ha logrado la madurez física y mental para seguir enriqueciendo su palmarés. "Esto no para acá, claro, vendrán nuevos objetivos, nuevos sueños que quedan por cumplir", reconoce.



### EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial
Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino
Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince,
Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

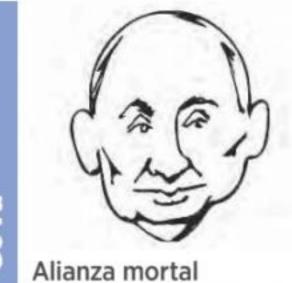





Opinión

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucía Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | 3208388568.

# Una jurisdicción a medio hacer

A JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL fue protagonista hasta el último día de la legislatura que acaba de terminar. Un balance general sobre este tema diría que los congresistas, honrando una vieja costumbre, hicieron la mitad de la tarea y a última hora. Solo uno de los dos proyectos de ley que presentó el Gobierno nacional para reglamentar la Jurisdicción fue discutido y aprobado, y esto ocurrió el último día de sesiones parlamentarias. Los detalles sobre estos hechos deben ser materia de reflexión.

Primero, el contexto. Por mandato constitucional, el Congreso debía expedir en esta legislatura las leyes para crear los despachos agrarios y reglamentar sus competencias, así como el proceso especial para resolver los conflictos agrarios. Por ello, el Gobierno nacional presentó, en septiembre de 2023, dos proyectos de ley con la meta de tener los primeros jueces funcionando en mayo de este año.

El proyecto que establece la estructura de la jurisdicción, aprobado el pasado 20 de junio, surtió su curso sin mayores complicaciones que las que son comunes en la arena política (la negociación de las fechas para su discusión, el tira y afloje entre los proyectos del Gobierno

y los de iniciativa parlamentaria, etc.).

Sin embargo, nueve meses no fueron suficientes para que la Comisión Primera del Senado discutiera una sola vez el proyecto que define los asuntos de los que se harán cargo los jueces agrarios y el procedimiento para hacerlo. El hundimiento de este proyecto, que el Gobierno promete radicar de nuevo el próximo 20 de julio, fue el resultado de una serie de eventos desafortunados auspiciados por las altas Cortes, los gremios más poderosos del sector agrario y los congresistas de la oposición.

Era previsible la oposición de los gremios y de los grandes productores al proyecto, pues son estos quienes han aprovechado sus conexiones políticas y los vacíos normativos para acumular tierras y recursos

La aprobación de la ley estatutaria es un paso importante, pero será letra muerta hasta que exista una ley que regule un proceso adecuado, comprensible y accesible".

que el Estado destina al desarrollo del agro. Además, son quienes sí pueden resistir los costos —en tiempo y dinero— de un proceso judicial sin poner en riesgo su patrimonio y supervivencia. La presencia de jueces con perspectiva agraria y de procedimientos accesibles a campesinos y pequeños productores pone en entredicho el acceso exclusivo que tienen las élites agrarias a las instituciones judiciales y al derecho. El campesinado, por primera vez, podrá defender sus derechos a través de la vía judicial en igualdad de armas que sus contendores más fuertes.

Lo que sí sorprende es la resistencia de la Judicatura a cambiar el modelo de justicia para atender las demandas del campo. Las demandas de algunos sectores de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre el proyecto y su incidencia en el trámite legislativo, antes que contribuir a la discusión pública, sirvieron de excusa para hundir el proyecto de ley ordinario sin que este surtiera un solo debate.

La aprobación de la ley estatutaria es un paso importante, pero será letra muerta hasta que exista una ley que regule un proceso adecuado, comprensible y accesible técnica y económicamente para toda la población rural.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

## El crecimiento económico y el Estado



EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE la Economía (ISE) arrojó una buena noticia con un crecimiento del 5,5 % en el mes de abril. Sin embargo, hay un efecto de la base del cálculo que compara el mes de abril de este año con el del año pasado, en en que Semana Santa cayó en fechas distintas. Según el Dane, la serie del ISE ajustada dio un crecimiento económico del 4 % en abril.

Las actividades primarias (agricultura y minería) crecieron 10,2 % durante el primer trimestre del año; las secundarias (manufactura), 2,8 %, y las terciarias (servicios) lo hicieron al 5,1 %. La agricultura ha venido repuntando por la provisión adecuada de agua, pero la ganadería vacuna aparece estancada, mientras que la producción avícola y de huevos y la tecnificada porcicultura proveen la mayor parte de la proteína animal que consume la población colombiana a precios accesibles. Según Alejandro Reyes del BBVA, el hato ganadero cuenta con 30 millones de cabezas. Sin embargo, su productividad es muy baja por su naturaleza pastoril, escasamente tecnificada, y no alcanza a surtir adecuadamente la demanda potencial del país. El mismo Reyes agrega:

"un factor que ralentiza el sector ha sido el fuerte incremento del precio relativo de la carne bovina frente a otros productos sustitutos y también frente a la canasta general de precios y el ingreso de los hogares".

La producción manufacturera obtuvo una contracción en marzo y se recuperó a medias en abril con un 4,1 % de crecimiento. Mientras tanto, la actividad de la construcción en abril completó 1,740 miles de metros cuadrados, comparado con 4 mil a diciembre de 2023, lo que muestra el debilitamiento de su actividad. Todos estos datos sugieren un panorama complejo: la economía está creciendo en la mayor parte de sus sectores, pero en otros no.

Uno de los factores que están obstaculizando el crecimiento es la revaluación del peso que entre abril de 2023 y mayo de 2024 marcó un 38 %, lo cual se debe a las exportaciones de petróleo y a sus altas cotizaciones internacionales. Estas entradas excesivas de divisas afectan a las actividades que

de un notorio déficit de Estado, siendo más un problema cualitativo que de cantidad".

no disfrutan de las rentas extraordinarias que está obteniendo el combustible, como las manufacturas u otras materias primas. No obstante, el peso colombiano se ha debilitado relativamente, pues el dólar pasó de \$3.920 hace tres meses a \$4.151 en la actualidad (21/06/2024).

El comercio exterior colombiano registró déficits de US \$9.700 en 2023, y de US \$3.620 en mayo de 2024 que, extrapolados a todo el año, daría US\$8,700 millones. Esto refleja el estancamiento de la producción interna y el mayor uso de bienes intermedios o de capital importados.

Otro de los frentes endebles de la economía es el fiscal, que, de haber registrado un déficit de 4,3 % del PIB en 2023, proyecta uno de 5,6 % este año. El presupuesto público ejecutado en 2023 alcanzó un 23 % del PIB y el gobierno proyecta que lo reducirá a un 22,8 % en 2024. ¿Qué tan grande es el Estado colombiano, comparado con otros países de similar desarrollo? Mientras que México registra una participación del Estado del 15 % en el PIB, Argentina y Brasil superan el 24 %, o sea que Colombia está entre los países de América Latina con un mayor peso estatal en su economía. Si pensamos en la escasa eficiencia del gasto público y en las funciones misionales que el Estado deja de cumplir, se puede afirmar que Colombia padece todavía de un notorio déficit de Estado, siendo más un problema cualitativo que de cantidad.

### Nieves

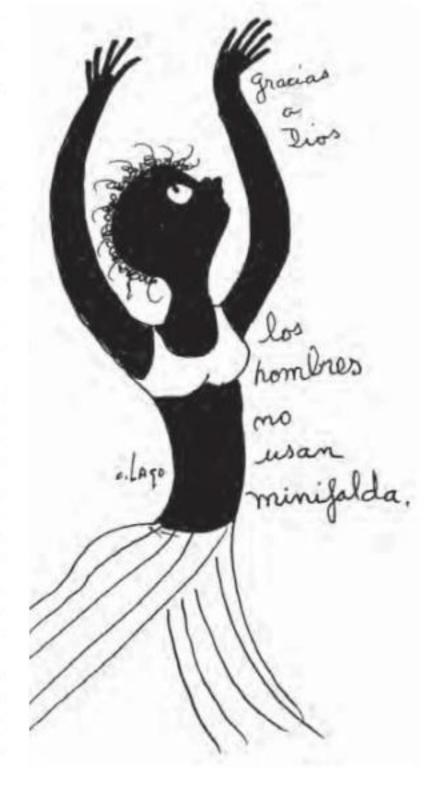

### **GAZAPERA**

## Animales y género gramatical

MARÍA **ALEJANDRA** MEDINA CARTAGENA



EN DÍAS PASADOS ME LLEGÓ UNA CONsulta relacionada con la forma correcta para referirse al sexo de un tiburón: ¿«El tiburón hembra», «la tiburón» o «la tiburona»? Al respecto, la Real Academia Española (RAE) ha explicado que los nombres de la mayoría de los animales no domésticos son de género gramatical epiceno. Esto es: independientemente del sexo biológico del ejemplar, la

palabra tiene un solo género gramatical: «El tiburón» (género gramatical masculino), «la ballena» (género gramatical femenino), etc. Si es necesario especificar el sexo biológico, se añade el marcador «macho» o «hembra»: «El tiburón hembra», «la ballena macho»,

«Las razones de por qué este tipo de nombres son epicenos seguramente tenga que ver con el hecho de que la distinción de género en ellos no ha sido tan relevante para el ser humano como en los animales domésticos o en aquellos con los que tiene una relación más cercana», explica la RAE.

Quisiera terminar resaltando una de las recomendaciones diarias de la Fundéu la

semana pasada. Aunque es una expresión muy usada en el habla común, su ortografía (a la que me he referido en columnas anteriores) sigue siendo ampliamente desconocida. Me refiero al adverbio «superbién». «Al igual que ocurre con otros prefijos, "super-" se une en la escritura a la palabra a la que afecta. Por otra parte, el resultado es, en este caso, una voz aguda acabada en ene, por lo que le corresponde la tilde, incluso si "bien" va sin ella cuando se emplea de modo independiente; es decir, se trata de una situación similar a "antigás", "macroplán" o "semidiós"», resume la recomendación.

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

### Osuna



Un dictador electo

## Acuerdo, pero democrático

### **LUIS CARVAJAL BASTO**

LAAPROBACIÓN DE REFORMAS COMO LA tributaria, la de pensiones, la jurisdicción agraria y la ampliación del cupo de endeudamiento -el mayo aprobado a cualquier gobierno en cualquier época-, sin mayorías en el Congreso, parece un acto de magia que habla del poder de persuasión de la mermelada y desmiente las narrativas de un supuesto bloqueo. El gobierno propuso en su posesión un acuerdo, pero ahora reniega del que realizó con sectores de centro. Luego de dos años de polarizar y buscar pleitos, pocos creemos en su interés genuino de buscar un acuerdo nacional como el que, a su modo de ver, resulta de su lectura de los acuerdos con las FARC. Tendría que negociar con sectores que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo y, mucho menos, con su gobierno, pero la estrategia gubernamental está centrada en las elecciones de 2026. Solo le sirven acuerdos que avalen su continuidad o sirvan como pretexto para conseguirla.

Si alguien pretende convocar a un acuerdo nacional, el menos indicado para hacerlo es un gobierno que ha destacado por maltratar a quienes piensan diferente -al punto de expulsar a los ministros que se atrevieron a hacerlo- y polarizar para mantener su capital político.

"Cuando el río suena, piedras lleva" dice un viejo refrán. En las circunstancias de Colom-

poca claridad, debe ser porque con las piedras están pavimentando un camino que muy pocos -comenzando por nuestros constitucionalistas- conocen, aunque tanto conocimiento no nos sirva de nada debido a que el proceso constituyente planteado se basa en reglas diferentes a la propia Constitución. Se trata de juntar y amalgamar grupos de interés o minorías para, haciendo mucho ruido, desvirtuar la voluntad de la mayoría, una tarea que se facilita desde el gobierno.

Basados en un párrafo del acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las FARC, se ha interpretado que hace falta un acuerdo nacional que equivaldría a una constituyente. Como el acuerdo se estaría incumpliendo, un grupo de iluminados, sobrepasando la Constitución, convocaría al elector primario para que se cumpla. El texto dice que "con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional una vez realizado el procedimiento de refrendación convocarán a todos los partidos movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir la reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social".

Siguiendo la lógica de quienes realizan la propuesta, debemos reconocer, en gracia de discusión, que sí es necesario convocar una constituyente, con muchas más razobia puede decirse que, si suena tanto y con tan nes el acuerdo y el párrafo debieron servir de @herejesyluis

marco para el desarrollo de lo que se ha llamado la "Paz Total". Incluiría a organizaciones como el ELN, pero también a la mayoría que ganó con el "No" el plebiscito convocado por el expresidente Santos. No deja de llamar la atención que la "Paz Total" no tome en cuenta a esa mayoría que se sigue expresando en las elecciones regionales y en movilizaciones como la del 21 de abril. ¿Se puede hablar de un acuerdo nacional sin considerarlas o descalificándolas con improperios?

El asunto es importante porque un sindicato de minorías -o multitud, según Negri-por más activistas o violentos que resulten, no pueden imponer sus reglas y condiciones a las mayorías. A quienes pretendan hacerlo, evidentemente, no les sirven las reglas de la democracia, basadas en la soberanía popular. La reivindicación del elector primario es una forma de hacerlo, sin decir que se trata de grupos organizados que utilizando la violencia - o la amenaza de su utilización- quieren imponer la voluntad de grupúsculos, arrollando instituciones y mayorías.

No conozco a nadie que en Colombia se rehúse a un Acuerdo Nacional para que el país prospere y sus gentes puedan vivir en paz, pero dentro de las reglas de la democracia; respetando nuestra constitución, sin atentar contra las instituciones ni alterar el cronograma o las normas electorales. Sería un acuerdo para establecer una dictadura, como sigue ocurriendo en Venezuela o Nicaragua, y a eso nadie le jala.

## Se me olvidó que me olvidé

LO HUMANO LISANDRO DUQUE NARANJO



EN 2015, UNA ALUMNA DE 18 AÑOS de la carrera de cine de la Universidad Central me dijo: "Profesor, seguí su consejo de entrevistar a mi abuela sobre su juventud, y me contó de acontecimientos que yo ignoraba, bastante dramáticos: figúrese que a ella le tocó el incendio del Palacio de Justicia, y vio un tanque disparando subiendo por las escaleras y a los sobrevivientes saliendo muy chamuscados, y..."

Los recuerdos de aquella abuela se remontaban a treinta años atrás, cuando su nieta ni siquiera había nacido. Yo me quedé estupefacto, porque en mi memoria aquel había sido, y lo sigue siendo, un episodio reciente. Lo comparé con el 9 de abril, del que escuché desde mi casa, en Sevilla, los gritos de la chusma en la calle, a los cuatro años de edad, mientras mi padre me decía, cuchicheando: "¡Estalló la revolución!". "El tiempo pasa", pensé, escuchando a la joven estudiante 67 años después (hoy serían 74) cuando su abuela ni siquiera había nacido.

Para algo debería servir, muchos años después, conocer algunos datos del pasado. En defensa propia y de la especie, para articular procesos y causalidades que orienten al género humano sobre los hitos temporales que provocaron repercusiones significativas. Justamente en esta época, cuando la tecnología le está dando categoría de "analógico", es decir, prescindible, a todo lo que pareciera ser simplemente un prólogo de millones de años de lo digital; cuando el pasado se convierte en un campo de conocimiento urgente para que lo algorítmico y la Inteligencia Artificial no amplien la brecha hasta convertirnos en un planeta de desconocidos. Que para estudiar cualquier tema anterior de finales de siglo XX, por ejemplo, no haya que especializarse en arqueología. Le llegó la hora al pasado, porque el futuro ya lo sabemos.

Hay episodios demasiado recientes y, sobre todo, indeseables, como para que algunos piensen, equivocadamente, que ya fueron olvidados y que por lo tanto puede proponerse su repetición. Es el caso de la recomendación vehemente que acaba de hacer el alcalde de Cali, Alejandro Éder, en el sentido de reanudar los bombardeos a los grupos armados ilegales que operan en los vecindarios de Jamundí, y en particular en el norte del Cauca. No creo que la frescura con que Éder hizo esta exigencia al gobierno central -la que por fortuna fue parada en seco por MinDefensa-, sea producto de que haya olvidado el motivo por el que salió de repente el ministro de Defensa del anterior gobierno, Guillermo Botero: la acción del ejército en Caquetá en que fueron acribillados 8 menores. Tampoco es que estén en criptoglifos las memorias de la era Duque. En cuanto al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, dice que va a poner a "Civiles vestidos de Negro" a vigilar el parque. ¿Se le olvidó que las Convivir fueron disueltas después de ejercer su letalidad?

Me acordé de una señora tan desmemoriada que, luego de tomar un taxi, se acordó de alguna cosa que se le había olvidado en la casa y le pidió al conductor devolverse. Cuando llegaron de nuevo a la casa, la señora no abrió la puerta y se devolvió, diciéndole al chofer: "se me olvidó lo que se me había olvidado".

### EE 18 / Educarse en democracia





CUANDO ME QUEDO PENSANDO —EN realidad, huyendo de mis preocupaciones—, creo que uno debería nacer en democracia y tenerla en la sangre para practicarla luego en la vida adulta.

Y es que democracia implica muchos sacrificios y renuncias. Contradecirse internamente, negarse y estar educado para ello. Es un ceder a la bonhomía y tolerar la convivencia. Otorgarle un turno al otro, una especie de Frente Nacional, que tan criticado fue en el análisis histórico de nuestro tiempo. Misión en legítima esencia democrática cumplieron los entonces líderes Lleras y Gómez, quienes le permitieron al país una pausa en la lucha partidista. Cumplidos 16 años, impacientes tercerías retornaron a la furia de sus ímpetus y encendieron una vez más el fuego en que vivimos sin una paz total ni parcial.

Difícil, imposible, diría yo, comenzar la vida, la primera educación de juventud, entre el ruido de las armas y en la violencia sectaria para luego jurar en falso el acomodarse a la ley que precisamente ha combatido.

Bella para mis ojos la imagen del niño de

John Kennedy, John John, haciéndole parada militar al cuerpo inerte de su padre, el muy demócrata presidente de los Estados Unidos. Niño muy bien nacido demócrata, quien pretendió seguir la carrera de su padre y posiblemente fue también ultimado por enemigos de la tolerancia política.

Y no se diga que era el hijo del poder económico y del sector aristócrata de la vida ciudadana. Otros casos se

han dado en los extremos de la marginalidad social que han repuntado sin resentimientos, en favor de los principios políticos de convivencia en la acción pública.

Tenemos para mostrar el caso de don Marco Fidel Suárez, nacido en la cuna más humilde que se pudiera dar, en Bello, población antioqueña —se exhibe en museo la choza de su nacimiento—, niño que no creció en la amargura del odio de clase, sino en el respeto a las instituciones de origen democrático, que lo condujeron a la presidencia de la república. Y lo mismo se diga de Jorge Eliécer Gaitán, nacido en humilde poblado

> y criado en pobreza por su madre educadora, llevado luego por los hechos de su madurez culta e inteligente a ser un dirigente popular vigoroso y no violento. Las fuerzas de la antidemocracia, contradiciendo sus propios postulados, lo sacaron del camino, que es otra forma de leer su trágica historia. Al Mahatma Gandhi, un fácil pistoletazo, como a Gaitán, lo sacó igualmente de su carrera de ayunos por la paz y la no violen-

cia.

La democracia seguirá siendo combatida por fuerzas cobardes y ventajosas, amparadas por la oscuridad y el engaño (pistoletazos a una salida de oficina, entre un tumulto, hasta en un desfile militar). Lo que es casi imposible es que alguien que se ha levantado en armas en contra de principios liberales sea garantía de paz y armonía social.

o de clase, sino en
es de origen demo
Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.

Padassión: 601-4232300

Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

### Cartas de los lectores

## Respuesta a una columna

Doctora María Teresa Ronderos, Es escandalosa la remuneración de Elon Musk, como usted menciona en su columna, pero fue aprobada dos veces mayoritariamente por los accionistas de Tesla. Es horrible que Tesla y Amazon les nieguen a los trabajadores el derecho a sindicalizarse.

Todo eso es cierto, pero luego uno se pregunta si no es ese capitalismo salvaje el que hace que el desempleo en Estados Unidos sea muy bajo, si no son esos excesos que premian a Jeff Bezos y Elon Musk los que de alguna manera crean oportunidades para miles de colombianos que emigran irregularmente porque en EE. UU. tienen mejores oportunidades laborales.

Tenemos hace dos años un presidente de izquierda y me pregunto por qué no mejoran las oportunidades de empleo. El presidente Petro no es un capitalista como Elon Musk. ¿Por qué no logra que haya en el país empleo bien remunerado? La conclusión, aunque a uno personalmente no le guste, es que esos excesos del capitalismo son los que hacen que la economía de EE. UU. sea la más fuerte. Y que ningún otro experimento en el mundo le dé a personas sin título profesional la posibilidad de un nivel de vida que no se consigue en Colombia con salario mínimo de \$1.300.000.

Aquí en Colombia siguen enriqueciéndose los cacaos y hay desempleo. En EE. UU. hay magnates mucho más ricos, pero abunda el trabajo que permite vivir mejor que en Colombia.

Me gustaría saber en qué países se logró abundancia de oportunidades de empleo.

Pedro Pablo Díaz

### Minas de muerte

Como colombiano, uno no acaba de entender cómo se manejan las cosas v los eventos de forma tan atolondrada. Se está anunciando a Colombia como sede de la COP16, e invita, con la mayor frescura, quien seguramente presidirá localmente el evento. Sin embargo, en temas de ambiente, sostenibilidad y "potencia de vida", vamos, como se dice, "detrás de la ambulancia", una realidad bien conocida a nivel internacional y que puede atraer no pocos reclamos. La ministra Susana Muhamad debe enfrentar al presidente para exigir el cese inmediato de la minería ilegal, que está dejando una estela de muerte en las aguas, afectando a todo lo que bebe de ellas, incluyendo a los mineros y sus familias. Luis Cediel



### DE LABIOS PARA AFUERA



Es que a (Gustavo) Petro no le importa, él no es un presidente apto para gobernar ni el país, ni su propia casa".

María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático. La senadora insultó al presidente y siguió promoviendo un discurso de radicalización, en este punto utilizando las hectáreas de cultivos de coca como excusa para lanzar los improperios.

### Mheo



Alianza nuclear

### Cuatro lecciones de la estatutaria de educación

#### DANIEL MERA VILLAMIZAR



EL CURSO DEL FALLIDO PROYECTO DE ley estatutaria de educación nos enseñó más claramente unas cosas que ya sabíamos y que incumben a otros sectores.

Hecho 1: el Ministerio de Educación elaboró el proyecto a puerta cerrada y luego creyó que socializarlo en audiencias públicas de mayoría de adeptos bastaba para construir "consenso". Si ya es un error pensar que el "consenso social" es simplemente el que se consigue con los activistas de "los movimientos estudiantiles y profesorales, sindicatos y trabajadores", pretender que el "consenso social" hace innecesario el consenso político y técnico viene de la misma matriz de "el pueblo ordena, yo lo interpreto", sin molestas instituciones de por medio.

Cuando la Comisión Primera del Senado escuchó en audiencia pública las voces técnicas y representativas de instituciones, la fuerza de los argumentos (la dimensión deliberativa de la democracia) condujo al consenso o acuerdo político plasmado en la enmienda del proyecto, avalada por los 21 senadores. Que el ministerio hubiera "escuchado a más de 22.000 personas" no garantizaba que el proyecto fuera bueno.

Lección 1: los consensos políticos y técnicos de la democracia representativa son más efectivos y legítimos que los consensos sociales manipulables de la democracia directa, que sustituye la opinión delegada de la mayoría ("un ciudadano, un voto") por la opinión de la minoría que asiste a la asamblea o a la manifestación.

Hecho 2: el consenso político en la Comisión Primera del Senado entre el Gobierno, su bancada, la oposición y los independientes se hizo con la ministra Aurora Vergara y la senadora María José Pizarro, en torno a un texto razonable. Fecode reclamó que el Ministerio de Educación no le consultó la enmienda y se fue a paro indefinido para hundir el proyecto, con consignas que configuraban una "traición" del Gobierno y su bancada.

El presidente Petro, entre defender el consenso político de la Primera del Senado como una muestra del "acuerdo nacional" que ha dicho querer, o sumarse al discurso radical de Fecode, optó por ir más lejos en el ataque a la participación privada en la educación, asociándola, por principio, a la corrupción.

Lección 2: Fecode cogobierna de facto la política educativa, mediante veto con paros docentes (y los acuerdos colectivos con el MEN).

Lección 3: el presidente Petro no quiere un acuerdo nacional, sino imponer su ideología.

Hecho 3: el proyecto de ley estatutaria para regular el derecho de la educación tomó por sorpresa al sector, porque nadie estaba diciendo que era una necesidad para resolver problemas acuciantes. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ya está ahí. "Sistematizarla", como se dijo, fue la excusa para buscar meter el sesgo estatista y socialista en un sector donde la Constitución tiene un mandato equilibrado.

Lección 4: si no es necesario no lo intente y no se meta con la carta.

En la historia de cómo lo que parecía inevitable y apabullante tras la Plenaria de Cámara se volvió evitable en el Senado. Hay muchos méritos, entre ellos: de los senadores David Luna y Paloma Valencia, de Diálogos de Futuro y Connect Bogotá, de ASCUN, de Natalia Ariza. Gran trabajo.

@DanielMeraV

En respuesta al editorial del 2 de marzo de 2024, titulado "Un sistema de salud en crisis de hostilidad".

## Debates necesarios en materia de salud

JUAN CARLOS ESLAVA\*

AUNQUE EL LLAMADO AL DIÁlogo es loable y, sin duda, la álgida
polarización debe ser enfrentada
y se deben buscar soluciones a las
dificultades detectadas, el editorial
parece asumir que todo el asunto se
resuelve como un simple acuerdo
de voluntades. Pero justamente el
problema es más de fondo, porque
existen no solo diversas visiones
frente a las dificultades a resolver,
sino también hay diferentes intereses en juego que hacen complicado el establecimiento de acuerdos entre los actores.

Como se sabe, las EPS y muchos de quienes defienden el actual sistema de aseguramiento sostienen que el problema central es que los recursos no alcanzan y, por eso, si se actualiza la UPC y se les pagan las deudas todo podrá mejorar sin mayores cambios. Por su parte, el Gobierno nacional y muchos otros actores sostienen que los problemas son más estructurales y que lo que está en juego es el control de los dineros públicos y el fortalecimiento de la red pública. Por eso, en opinión de estos, se requieren cambios importantes como el giro directo y una nueva organización del sistema sanitario que, por demás, privilegie la atención primaria en salud.

Con diagnósticos tan distintos y propuestas tan dispares, no es suficiente con reconocer que todos los actores involucrados comparten que el sistema tiene "un serio problema de financiación". Claro que hay que reconocer dicho problema, pero hay que profundizar en él e indagar mucho más acerca de por qué la discrepancia entre expertos. Y aquí resulta importante establecer un mayor equilibrio en el escenario de discusión y asumir que hay expertos en ambos bandos.

Hasta ahora, mucho de lo que se presenta en los medios de comunicación es una polémica distorsionada, donde se acentúa la perspectiva de que hay unos personajes técnicos que discuten con otros personajes políticos, así que mientras unos saben los otros son ignorantes en el tema. Y dependiendo de la inclinación ideológica de cada medio de comunicación, la razón y el compromiso técnico se le atribuyen ya sea al Gobierno o a la oposición (aunque hay que decir que hoy prima el apoyo de los medios a la oposición).

Se hace necesario, por tanto, cambiar el formato en que se presenta la polémica y hacer un balance menos sesgado frente a las razones que llevan a unos y otros a proponer soluciones distintas. Y se requiere, además, hacer preguntas incómodas: ¿por qué, después de tantos años, no se tienen sistemas de información adecuados que permitan tener claridad frente al manejo de las cuentas en salud? ¿Por qué resulta tan complicado saber la cantidad exacta de las deudas y el manejo que se les da al dinero público? ¿Qué tanto de la insostenibilidad del sistema se debe a la total dependencia científica-técnica en temas estratégicos como la producción de medicamentos, los insumos médicos y la formación de personal especializado? ¿Por qué resulta tan difícil establecer condiciones dignas de trabajo en el sector de la salud?

Considero que adelantar una discusión en torno a estas y algunas otras preguntas es esencial para cualificar el debate e informar a la opinión pública. Enfrentar con altura estas discusiones puede aminorar las hostilidades y abrir el camino para nuevos planteamientos que ayuden a solucionar nuestros complicados problemas sanitarios.

\*Profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

### LA COLUMNA DEL LECTOR

# Violencia familiar como causa de desplazamiento

FREDDY ALEXANDER ALVAREZ TRIANA

LA VIOLENCIA EN COLOMBIA ha sido tema recurrente en los medios de comunicación durante décadas, pero existe una faceta menos visible de esta problemática que, aunque no acapara titulares, tiene un impacto profundo en la vida de miles de personas en el país: la violencia familiar.

Más allá de la violencia armada que ha marcado la historia reciente de Colombia, la violencia doméstica es una causa silenciosa de desplazamiento interno que merece nuestra atención y acción.

La violencia familiar se manifiesta en diferentes formas: física, psicológica, sexual y económica. A menudo, las víctimas de esta violencia son atrapadas en un ciclo de abuso y temen denunciar a sus agresores, muchas veces familiares o parejas, debido a la dependencia económica, la falta de recursos o el miedo a represalias. Como resultado, para muchas víctimas, la única vía de escape es huir de sus hogares y comunidades buscando seguridad, lo que conduce al desplazamiento forzado.

El desplazamiento interno en Colombia se ha convertido en una crisis persistente que afecta a comunidades enteras. La violencia armada y el conflicto armado han sido los factores más notorios, pero la violencia familiar también desempeña un papel significativo. Las víctimas de violencia familiar a menudo pierden sus hogares, empleos y redes de apoyo al huir de sus agresores. Este fenómeno, tiene consecuencias devastadoras para las personas y sus familias.

Las personas desplazadas por violencia familiar enfrentan una serie de desafíos adicionales, a menudo más invisibles que los que sufren las víctimas del conflicto armado. Los servicios de apoyo y recursos, como asesoría legal, refugios seguros y atención médica, suelen ser inadecuados o inaccesibles. La estigmatización social y la falta de conciencia sobre la violencia familiar como causa de desplazamiento pueden llevar a un aislamiento adicional. dejando a las víctimas sin apoyo en momentos de desesperación.

Es fundamental reconocer la violencia familiar como una causa subyacente de desplazamiento en Colombia. Esto no solo requiere una mayor conciencia pública, sino también medidas concretas para abordar el problema. Las instituciones deben fortalecer los servicios de apoyo a las víctimas de violencia familiar y desplazamiento, garantizando el acceso a asistencia médica, legal y psicológica.

La educación y prevención son igualmente cruciales. La violencia familiar debe ser abordada en su raíz con programas educativos que promuevan relaciones sanas y prevengan el abuso. También es necesario destinar recursos para crear más refugios seguros que brinden a las víctimas un lugar de escape y apoyo.

La investigación y recopilación de datos son claves para comprender mejor la relación entre la violencia familiar y el desplazamiento interno. Esto permitirá una toma de decisiones más informada y diseñar políticas más efectivas para abordar el problema.

En Colombia, no podemos ignorar la violencia familiar como causa de desplazamiento. Las vidas de miles de personas están en juego, y es nuestro deber como sociedad abordar esta problemática silenciosa, pero persistente. Reconocerla, aumentar la conciencia pública, fortalecer los servicios de apoyo, educar y prevenir la violencia familiar son pasos esenciales hacia un país donde todas las personas puedan vivir en paz y seguridad, en sus comunidades y hogares, sin temor a la violencia que desplaza y destruye vidas.

### Foto de la semana



Mirador Colina iluminada; Filandia, Quindío. / Camille Boumard (@ca\_boum\_)

Envíanos tu propuesta para La página del lector al correo elespectadoropinion@gmail.com, indicando tu nombre completo y la categoría en la que quieres participar. Columna del lector: Cualquier tema es bienvenido, lo importante es convencer con argumentos. Extensión máxima: 600 palabras. Antieditorial: Cuéntanos en un texto por qué estás en desacuerdo con cualquiera de los editoriales publicados en El Espectador. Extensión máxima: 500 palabras. Foto de la semana: Muéstranos la mejor fotografía que hayas tomado. Buscamos imágenes de buena calidad. Tamaño máximo de archivo: 3.0 MB. Sé original. No caigas en lugares comunes ni repitas el contenido abordado por otros. Esperamos textos bien escritos, sin errores de redacción ni ortografía. Comprueba todos los datos y las fuentes que citas. Evita el lenguaje pretencioso y burocrático. Atrévete a disentir. Nos gustan los enfoques inesperados y distintos. Sé respetuoso. No tendremos en cuenta propuestas que contengan insultos, afirmaciones falsas o inciten a delitos. Evita enviarnos contenidos que ya hayan sido publicados antes en otros medios. Tu colaboración debe ser exclusiva para El Espectador.

familiar debe ser abordada en su raíz con programas educativos".

### Una científica mexicana produce música con sonidos de las plantas

La científica mexicana Laura Xóchitl Cruz desarrolló un dispositivo para producir música generada con sonidos de las plantas, con lo que ahora ofrece conciertos en Querétaro, estado en el centro del país.

La ingeniera en Biosistemas, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), investigó por años cómo el sonido

influye en el crecimiento y desarrollo de plantas y polinizadores, pero en el camino se topó con que también pueden "hacer" música. La investigadora contó que empezó a trabajar con lechugas y a exponerlas al ruido que estas hortalizas producen durante su crecimiento.

"Después de que termino ese

experimento, en la Universidad Autónoma de Querétaro, me doy cuenta de que los dispositivos que ya tenía de ese experimento me podían servir para escuchar la música de las plantas", relató Cruz.

El descubrimiento la ha llevado a ofrecer conciertos y una experiencia inmersiva en varios estados del país.

A la par de este trabajo, Cruz se enfoca en desarrollar una técnica que complemente la agricultura con el sonido.

# Cultura

Plumas transgresoras

# **MARK TWAIN:** pionero del realismo americano

El escritor estadounidense, quien además trabajó como periodista varias veces, se convirtió en uno de los autores más celebrados de la literatura americana por sus libros juveniles y ensayos.



MÓNICA **ACEBEDO** 

monica.acebedo@gmail.com IG: monica\_acebedo\_libros

"Lo más lamentable es una turba: eso es lo que es un ejército: una turba; no luchan con el coraje que nace en ellos, sino con el coraje que se toma prestado de su masa y de sus oficiales. Pero una turba sin ningún hombre a la cabeza está debajo de la lástima", Las aventuras de Huckleberry Finn

Después de terminada la Guerra de Secesión (guerra civil estadounidense), Mark Twain introdujo un nuevo discurso en las letras americanas: una voz atrevida, desafiante, sonora y al mismo tiempo infantil. Se trata de una pluma transgresora y fundamental que inserta el humor, la cotidianeidad, los dichos coloquiales y, sobre todo, el folclor. Fue el pionero del realismo americano, ya que, a partir de directrices regionalistas, rompe con los esquemas del Romanticismo que todavía estaban presentes en la costa este, que aun expresaba tramas idealizadas, espiri-

Mark Twain innovó con argumentos y descripciones de la vida del río Mississippi y sus alrededores y logró reunir en su obra los temas sociopolíticos del momento, como la problemática racial. Fue el pionero del realismo americano, ya que, a partir de directrices regionalistas, rompió con los esquemas del Romanticismo.

tuales y sentimentales. Twain innovó con argumentos y descripciones de la vida del río Mississippi y sus alrededores y logró reunir en su obra los temas sociopolíticos del momento, como la problemática racial.

Samuel Langhorne Clemens, mejor conocido como Mark Twain, nació el 30 de noviembre de 1835 en Florida, Misuri. Creció en una familia de siete hijos en Hannibal, pequeño pueblo a orillas del río Mississippi, en una época que la que la esclavitud era legal en el estado de Misuri. Su padre murió cuando él tenía doce años. En ese momento abandonó la escuela y se convirtió en aprendiz de impresor en un periódico de la región. Esta labor lo acercó a las letras y al periodismo. Más adelante trabajó para periódicos en Nueva York y Filadelfia. Después, obtuvo licencia como piloto de barco, con la intención de viajar. No obstante, el estallido de la guerra civil, en 1861, truncó su intención. Durante la guerra se trasladó al Oeste, donde tuvo varios trabajos en Nevada como minero y vivió varias aventuras en busca de oro. Trabajó también como periodista en San Francisco. En 1874 regresó al Este, se instaló en Connecticut y se dedicó a escribir. Escribió artículos, ensayos, novelas, relatos, libros de viaje, pero su mayor legado fueron las novelas juveniles: Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1884). En estas novelas Twain nos hace un retrato cuidadoso y realista de una parte de los Estados Unidos a través de la visión de unos niños llenos de problemas, sueños, cuestiones raciales, padres abusivos y violentos, entre otros temas. En su obra se dejan ver propias experiencias con la esclavitud, la pobreza y sus viajes a lo ancho de la nación americana. Murió el 21 de abril de 1910.

Ernest Hemingway afirmó que la literatura moderna de los Estados Unidos proviene de Huckleberry Finn, ya que el autor logra demostrar cómo la cultura dominante se inserta dentro del colectivo (asegura que fue a partir de esta cons- le han enseñado, es denunciarlo, pero su salida de contexto. Además, aquella pos-



Mark Twain, además de haber gozado de reconocimiento por sus libros y ensayos, también fue admirado como humorista. / Getty Images

trucción que escribió Nick Adams). En efecto, ese discurso presente en la novela tiene un enfoque narratológico novedoso; Huck es un niño sin educación que logra entender la esclavitud desde una perspectiva ambivalente entre su conciencia y su corazón. De hecho, una de las citas más contundentes en la literatura americana está, precisamente en Las aventuras de Huckleberry Finn, cuando el protagonista (un niño de trece años) escribe una carta en la que denuncia al esclavo Jim, que ha escapado. Sin embargo, después de varios días de compartir el viaje por el río con Jim, el niño se da cuenta de que es una persona normal, con necesidades y angustias igual que él. Él sabe que lo legal, ética, moral y religiosamente correcto, como

fuero interior le dice otra cosa: "Lo tomé [el papel con la denuncia] y lo sostuve en mi mano. Estaba temblando porque tenía que decidir, para siempre, entre dos cosas, y lo sabía. Estudié un minuto, como aguantando la respiración, y luego me dije a mí mismo: 'Está bien, entonces me iré al infierno', y lo rompí".

Se ha debatido en los estudios literarios si su mirada era racista o, por el contrario, lo que pretendía era ironizar o criticar la esclavitud o el clasismo, en una época marcada por racismo y pobreza. Me inclino por lo segundo y considero que la censura que se ha impuesto en las escuelas de algunos estados porque el libro no es políticamente correcto desde la perspectiva de género y raza se debe a una mirada anacrónica y

### Jorge Ramos: "Escribo para no explotar"

El periodista mexicano Jorge Ramos confesó este domingo que escribe para sacar cosas atoradas en su garganta y su estómago ante la crudeza del mundo de hoy.

"Escribo para no explotar", aseguró el cronista en entrevista, a propósito de su libro 'Así veo las cosas: lo que nunca te conté', una antología de algunas de sus principales columnas y confesiones de su vida profesional y personal. Ramos, presentador de Univisión, es reconocido como un cuestionador de presidentes. Nicolás Maduro lo expulsó de Venezuela; Donald Trump lo sacó de una rueda de prensa en Estados Unidos, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enojó porque el periodista le demostró el alza de la violencia en su mandato.



# Los actores olvidados

EL ARTE Y LA CULTURA MANUEL DREZNER



Uno de los recuerdos de mi infancia, después de todos estos años, es el de la primera película que vi en mi vida. Un primo adolescente me llevó al Teatro Santa Fe, que en esos tiempos era un cine de baja categoría que quedaba por los lados de la calle 28, después de que mis padres lo recompensaran para que se hiciera cargo del tierno infante. La película que vimos se llamaba El campeón ciclista con un actor llamado Joe E. Brown (que en los países de habla hispana apodaban Bocazas), que en esa época era una de las estrellas más cotizadas del cine. Inútilmente, he tratado de conseguir ese filme, pero lo cierto es que ya a Brown pocos lo recuerdan, excepto por su papel en una cinta que hizo en las postrimerías de su vida, nada menos que Una Eva para dos Adanes, protagonizada por Marilyn Monroe. Bocazas es el encargado de decir la inmortal frase con que termina la película, al informarle Jack Lemmon, con quien se quiere casar, que no puede porque él es hombre y no mujer, a lo que responde Brown: "Bueno, nadie es perfecto". De resto, sobre Joe E. Brown se ha extendido un inmenso manto de olvido.

Pero él no es el único. Está Frank Morgan, el recordado mago de Oz, quien además hizo cerca de cien películas de las que nadie se acuerda. Paul Muni, en sus tiempos considerado el más grande actor del cine, y que está en nuestros tiempos echado al olvido. Luisa Rainer, una de las dos únicas actrices en la historia que ganó dos Oscares en años consecutivos y falleció olvidada hace diez años, a los 104 de edad. Danny Kaye y Eddie Cantor, dos inmensos actores cómicos, con cintas muy populares, son otros nombres olvidados. No se diga nada de esos dos genios de la farsa que eran Laurel y Hardy, aquí llamados el Gordo y el Flaco, de quien pocos se acuerdan. Hubo otros equipos cómicos como los hermanos Ritz, Abbott y Costello y otros que nos hicieron reir y son figuras prácticamente anónimas. De hecho, los mismos hermanos Marx, genios indudables, a duras penas se ven sus películas ocasionalmente.

En el campo de la comedia romántica hay varios actores como Melvin Douglas, William Powell, Gerard Philippe y Jean-Paul Belmondo, entre otros que hicieron docenas de popularísimas cintas, las cuales no se consiguen.

Se podría continuar por varias páginas esta enumeración de actores muy populares en sus épocas y hoy casi que se podría decir que dejados de lado, pero vale la pena recordarlos porque fueron páginas importantes de la historia del cine.



tura va en contra de una de las advertencias que hace el mismo autor al comienzo del libro: "Las personas que intenten encontrar un motivo en esta narración serán perseguidas, aquellas que intenten hallar una moraleja serán desterradas y las que traten de encontrar argumento serán fusiladas. Por orden del autor, el jefe de órdenes".

En resumen, Mark Twain es un referente ineludible no solo de la literatura estadounidense, sino de las letras universales. En especial, sus novelas juveniles, llenas de humor, aventuras e innovación en el lenguaje, reflejan los cambios sociales, económicos y políticos que vivió Estados Unidos durante el convulso siglo XIX. Se convirtió, además en pionero de una narrativa juvenil que fue modelo de varias plumas posteriores.

# **TODOS UNIDOS** EN EL DEBUT





**CANAL AUTORIZADO** 



20 DE JUNIO AL 14 DE JULIO

COLOMBIA VS. PARAGUAY HOY 4:15 P.M.



2/2



LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

### 23

### Sudoku

| 6 |   |   | 3 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   | 7 |   |   |   |   | 3 |
|   |   |   |   | 9 | 5 | 4 |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 1 | 9 |   | 6 |   |   |   |   |
|   |   |   | 2 |   |   | 9 | 4 |
|   | 5 |   |   |   | 1 |   |   |
|   |   | 3 |   | 2 | 4 |   | 6 |
| 8 |   |   |   |   |   |   | 2 |

|   | 7 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 7 | 2 |   |   | 4 |   |
|   |   |   |   |   | 4 | 6 | 9 |   |   |
|   |   | 7 | 2 |   |   |   | 6 |   |   |
| 5 | 5 |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 9 |   |   |   | 3 |   |   |
|   | 8 |   |   | 5 |   | 7 |   |   |   |
|   |   |   | 3 |   |   |   | 7 |   | 6 |
|   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 5 |

### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

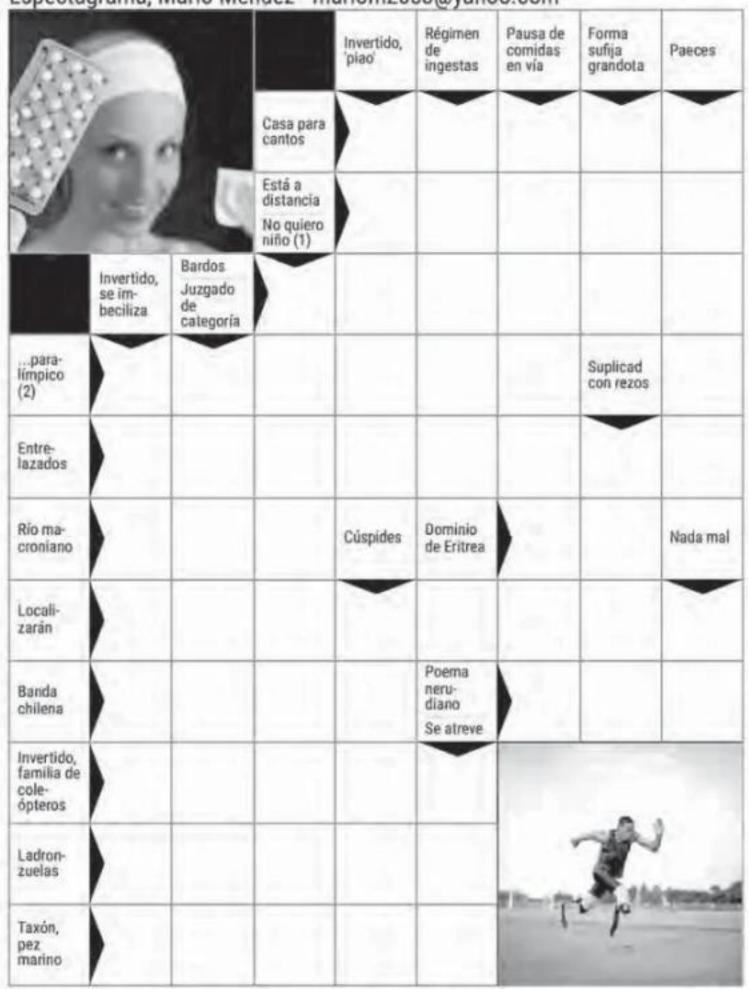

SOLUCION DEL ANTERIOR. Horizontales: Atusa, Loras, Irani, Examinar, Demolida, Noni, Co. For Boro Inem. Sao Cines. Acato. Rosai. Verticales Edificar Xenónico, Amorenas Alimón Meta, Torir Sol, Uránicos Sanadora, Asirá OO.



Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Intenta, siente, llora y vuelve a tomar fuerzas para recuperar a esa persona especial que perdiste. Baja la cabeza. Número del día: 9.

Leo (24 jul. - 23 ago.) Si te duele mucho, simplemente observa todo lo que hay a tu alrededor. La vida siempre enviará señales para que recuperes fuerzas. Número del día: 15

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Sacar a alguien de tu alma no es como cambiarte de camisa. Es un proceso que requiere de sabiduría y de soltar todo. Número del día: 3.

Libra (24 sep. - 23 oct.) La época sombría que viviste hace unos meses está empezando a desaparecer. No presiones el tiempo, aprende. Número del día: 7.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Ojalá pudieras verte con los ojos que te ven los demás. Tú puedes con todo, nunca dudes de eso, las cosas buenas te van a encontrar. Número del día: 8.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Deja de estar suponiendo todo el tiempo, deja que las cosas pasen a su ritmo, no le exijas tanto a la vida, las cosas de darán con el tiempo. Número del día: 6.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Respétate, quiérete y admírate. No acuses al tiempo de no hacerlo, te enfocaste en personas que no debías y te perdiste. Número del día: 20.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Por ahora es mejor no insistir, no entusiasmarte, no "meterle tanta mente". hay que dejar que todo fluya. Disfruta el momento. Piscis (20 feb. - 20 mar.) Despacito te has ido convirtiendo en la persona que siempre anhelaste ser. Ahora no lo ves, pero quienes te rodean lo notan. Número del día: 9.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) En vez de esperar tanto de los demás, recuerda que todo eso que anhelas puede ser un regalo para ti mismo. Eres suficiente, no lo olvides jamás. Número del día: 12.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Qué felicidad que te hayas dado cuenta de que tomaste la decisión correcta. El tiempo siempre será sabio y te liberará. Número del día: 1

Géminis (22 may. - 21 jun.) A veces es bueno que desordenes tus pensamientos, no hay nada más gratificante que volver a encontrarte

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y iduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

## Clasificados

EL ESPECTADOR

C.C No. 36545228, Martha Ligia Castro

Mendinueta C.C No. 49740032, Luis Fabian

Marin Lopez C.C No. 70290491, Joaquin Eduardo Pitre Galvan C.C No. 77090583.

Sixto Tulio Jurado de Castro C.C No.

7431995, Leidys Diana Cardenas Santos C.C

No. 57270634, Elver Perez Walteros C.C No.

4116590, Argemiro Alfonso Alvarez Orozco

C.C No. 7600862, Natalia Lucia Castañeda

Castañeda C.C No. 32859186, Omar de

Jesus Clavijo Florez C.C No. 19231835,

Jerson Echeverri C.C No. 85448701, Luis

Eduardo Rojano Pabon C.C No. 1081787485

Juan Jose Rojas Zapata C.C No. 70287103,

Oscar Alberto Londoño Theran C.C No.

72152960, Juan Carlos Arenas M C.C No.

77178221, Zulime Patiño de López C.C No.

42496479, Dalis María Martínez C.C No.

49793036. Mercedes Patricia Escobar G C.C

No. 22591777 Iveth Cecilia Silva Andrade C.C.

No. 49766101, Sak Javier Ospino Peñaranda

C.C No. 1124018806, Pablo Antonio Duran

Rios C.C No. 77092613, Rodaciano Miguel

del Portillo Herrera C.C No. 5174955, Luis

Miguel Beltrán del Portillo C.C No. 12436754,

Miguel Ángel Beltrán del Portillo C.C No.

12436380. Referencia: APLICACIÓN

ARTICULO 397 CODIGO DE COMERCIO.

Cordial Saludo. Por medio de la presente.

la sociedad TRANSPORTE COTRACOSTA

S.A.S. identificado con el Nit 901087350-5,

se permite informarle que ustedes como ac-

cionistas suscribieron un paquete accionario

dentro de la sociedad, las cuales no han sido

pagadas a la fecha. Incurriendo en una mora

de más de dos (02) años sobrepasando

el plazo estipulado en el Artículo 9 de la

Ley 1258 de 2008, De igual manera se les

informa que la sociedad les requirió para

que honrará su compromiso de pago frente

Ordene su aviso

313 889 4044 2627700 321 492 2547

**Empleos** 

7 » Tecnología

**Bienes Raices** Maquinaria

Vehículos

Otros

Negocios

Servicios

10 » Módulos

Turismo

11 » Judiciales 12 » Exeguiales Tarifas: \*

» Palabra \$ 1.681

Centímetro x col. \$ 66.555

Edictos \$ 81.345

A estas tarifas se les debe incluir el IVA

### Formas de Pago:

» PSE

» Tarjeta de Crédito

» Transferencias Bancarias

### **Edictos**

### **Avisos**

EXTRACTO DE LA DEMANDA. El día 1 de septiembre de 2022 se le extravío la sociedad MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A., el título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el día 25 de julio de 2020 y girado a favor de la RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO un documento físico. El otorgante del título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el día 25 de julio de 2020 es el señor TRINO ALBERTO VILLAMIZAR ROZO identificado con la C.C. No. 88166023. Demandante: MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A. identificada con NIT. 900011545-4. DOMICILIO: en la Carrera 42 Bis No 17 A - 75 de la ciudad de Bogotá, D.C. Demandado: TRINO ALBERTO VILLAMIZAR ROZO identificado con la C.C. No. 88166023 DOMICILIO: Carrera 104B No 23-28 de la ciudad de Bogotá, D.C. JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ Proceso No. 1100140030 20202300 02400 correo electrónico: cmpl20bt @cendoj. ramajudicial. gov.co H3

EXTRACTO DE LA DEMANDA. El día 9 de septiembre de 2022 se le extravio la sociedad MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A., extravio el título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el día 28 de septiembre de 2018 y girado a favor de la RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO un documento físico. El otorgante del título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el día 28 de septiembre de 2018 es el señor ORLANDO CASTILLO BELTRÁN identificado con la C.C. No. 79857114. Demandante: MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A. identificada con NIT. 900011545-4, DOMICILIO: en la Carrera 42 Bis No 17 A - 75 de la ciudad de Bogotá, D.C. Demandado: ORLANDO CASTILLO BELTRÁN identificado con la C.C. No. 79857114 DOMICILIO: Calle 76 No 82A-18 de la ciudad de Bogotá, D.C. JUZGADO 74 CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE BOGOTÁ Proceso No. 1100141890 232023 0038000 correo electrónico: j74pqccmbta@cendoj.

ramajudicial.gov.co H2 EXTRACTO DE LA DEMANDA. El día 9 de septiembre de 2022 se le extravío la sociedad MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A., extravio el título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el día 20 de abril de 2017 y girado a favor de la RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO un documento físico. El otorgante del título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el día 20 de abril de 2017 es la señora LIBIA MONSALVE HENAO identificada con la C.C. No. 41727052. Demandante: MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A. identificada con NIT. 900011545-4, DOMICILIO: en la Carrera 42 Bis No 17 A - 75 de la ciudad de Bogotá, D.C. Demandada: LIBIA MONSALVE HENAO identificada con la C.C. No. 41727052 DOMICILIO: Calle 147 No 7F.12 de la ciudad de Bogotá, D.C. JUZGADO 71 CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE BOGOTA Proceso No. 11001400 30792023 0056400 correo electrónico: j71pqccmbta@cendoj. ramajudicial.gov.co. H1

VALLEDUPAR, 17 DE JUNIO DE 2024. Señores: Mireida C Ortiz de Armas C.C. No. 26.986.848, Jose Rafael Hernandez M C.C No. 5136706, José de Jesús Valencia Palmera C.C No. 84043618, Olga Sarina Pacheco Sandoval C.C No. 52247318, Moises

49765911, Nohora Vargas Montenegro su parte. Se les citó a conciliar con el fin de llegar a un acuerdo para el pago de las mismas. Conforme a lo anterior, se les notifica que en aplicación del artículo 397 del Código de Comercio, se les han cancelado del registro de socios las acciones suscritas y no pagadas que estaban a su nombre y por ende no podrán ejercer los derechos inherentes a ellas Estos títulos quedarán a disposición de los accionistas que estén al día con la sociedad para que ejerciten, si lo consideran pertinente, su derecho de preferencia una vez sean notificados de acuerdo con los estatutos sociales. Atentamente ADOLFO PORTELA MAESTRE. Gerente. H4

#### **Emplazatorios**

ALCALDÍA DE FUNZA. EL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. - FOMAG Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FUNZA CUNDINAMARCA, CITA Y EMPLAZA. AVISO: A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y económicas del docente: LUIS ALBERTO ROZO REYES, quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía Nº 19.330.879 expedida en Bogotá D.C., quien prestaba sus servicios como docente en propiedad en la Secretaria de Educación de Funza - Cundinamarca y falleció el día 08 de febrero de 2024. Se ha presentado a reclamar la señora CLARA LUCELIDA ROA MEDINA identificada con cedula de ciudadanía Nº 41.592.214 expedida en Bogotá D.C., quien ostenta la calidad de CÓNYUGE del educador fallecido. Dada en Funza -Cundinamarca a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024). CLARA LUCELIDA ROA MEDINA. a estas acciones sin obtener respuesta de | CC. 41.592.214. H1

### Avisos de Ley

#### GLENCORE ENERGY COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN NIT 901.329.585-9

Informa que por decisión de la Asamblea General de Accionistas de fecha 4 de junio de 2024, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 17 de junio de 2024, se decretó la disolución de la sociedad Glencore Energy Colombia S.A.S. y, en consecuencia, se procederá a su liquidación voluntaria. Los acreedores y demás interesados podrán dirigir sus solicitudes a la Carrera 15 No. 91-46, Piso 7, en Bogotá.



Nani



# Unchatcon...

### Camilo Ramírez, economista



JORGE DANILO **BRAVO REINA** 

ibravo@elespectador.com

#### ¿Qué se hace en Sistema B?

El Sistema B es una organización presente en varios países, incluyendo Colombia, y su enfoque principal es transformar la ética empresarial. Se basa en la idea de que el éxito de las empresas no debe medirse solo por criterios financieros, sino también por su impacto social y ambiental. Esto significa que las empresas certificadas por Sistema B buscan equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad social y ambiental, consiguiendo un desarrollo más ético.

### ¿Cómo se vinculó con este proceso?

Fue hace unos ocho años. En ese momento estaba buscando un propósito más profundo en mi vida y en mi trabajo. Antes me había empleado en el sector petrolero, financiero, de gas y carbón, todos relacionados con industrias extractivas. A pesar de tener un trabajo estable, no me sentía completamente feliz. Fue entonces cuando descubrí el Sistema B y su enfoque en cambiar la ética de los negocios y transformar la forma en que las empresas operan en el mundo. Me atrajo la idea de trabajar por un propósito más grande, no solo enfocado en lo financiero, sino también en generar un impacto positivo, social y ambiental.

### ¿Qué cambios trajo a su vida esa decisión?

El cambio del sector petrolero a trabajar en una ONG implicó enfrentar varios retos significativos. En la ONG, la dinámica es muy diferente; hay que estar siempre buscando recursos mientras se trabaja con la satisfacción de contribuir a un bien más allá del aspecto financiero. Uno de los principales retos fue promover una filosofía de negocios diferente en una economía latinoamericana, donde predominan las prácticas tradicionales. En estos lugares, estamos acostumbrados a un modelo de negocio centrado principalmente en obtener beneficios económicos, a menudo a costa de la sociedad y del medio ambiente. Mi desafío ha sido llevar esta idea a diferentes lugares dentro de Colombia y convencer a las empresas y a las comunidades de que un buen negocio no solo implica generar ganancias, sino también tratar bien a las personas, pagar salarios justos y trabajar en beneficio de la comunidad y del planeta. Ha sido un proceso duro, pero gratificante. \*



En este chat detalló su propuesta de éxito empresarial en Sistema B, donde se desempeña como director ejecutivo.

Camilo Ramírez lleva nueve años en la dirección de Sistema B. / Sistema B Colombia

#### ¿Quiénes lo inspiran a motivar estos procesos éticos en las empresas?

Me han inspirado personas como Muhammad Yunus, quien hace como ocho años fundó el Grameen Bank. Su trabajo fue revolucionario porque demostró que un banco podría prestar dinero a los

pobres y ser rentable, mejorando significativamente las vidas de los más necesitados.

### ¿Cuál es su perspectiva del sector empresarial en Colombia?

nuestra sociedad, siendo la segunda organización más numerosa después de las familias a nivel mundial. Tienen la capacidad única de llegar a lugares donde el Estado llega con limitaciones, o no llega. En Colombia, el 95 % de las empresas son pequeñas o medianas, lo cual demuestra que son el motor principal de empleo en el país. Esto es muy importante porque revela el poder del emprendimiento para generar oportunidades y dinamismo económico. Creo que es crucial cambiar la narrativa negativa que a menudo rodea a las empresas y destacar su potencial para ser fuerzas positivas en la sociedad.

### ¿Cuál es su concepción del éxito?

La he construido considerando diferentes perspectivas a lo largo de mi vida. Crecí en un entorno donde el éxito se medía sobre todo por el cargo ocupado, el salario obtenido y las posesiones materiales. Sin embargo, con el tiempo he adoptado una visión más amplia, influenciada por las nuevas generaciones. Para mí, el éxito no solo implica tener un salario adecuado y un trabajo que me haga feliz, sino también disponer de tiempo libre y estar alineado con mi propósito de vida. Valorar el tiempo que paso con mi familia y amigos, así como la calidad de vida en general es fundamental. Además, considero importante el disfrute personal, como viajar y explorar nuevas experiencias.

### ¿Qué tipo de cosas lo apasionan y se conectan con su propósito de vida?

Disfruto enormemente escalando montañas y practicando trail running; cuando no hay montañas disponibles, me dedico a hacer maratones y participar en triatlones. El movimiento físico es algo que me encanta, ya sea en bicicleta o nadando, porque me permite explorar lugares increíbles y conocer personas maravillosas. Además del deporte, la lectura es otra de mis grandes pasiones, en especial los ensayos, donde paso gran parte de mi tiempo.

#### ¿Cómo se puede vivir disfrutando del trabajo?

Digamos que significa entender que la experiencia humana va más allá de estar en una oficina todo el día y ganar un salario. Se trata de florecer en todos los aspectos: espirituales, familiares, intelectuales y emocionales. Creo firmemente que una vida plena y con propósito es aquella que permite explorar todas estas dimensiones. Invito a las empresas y a las personas a considerar que hay formas diversas de existir en este mundo más allá del enfoque Las empresas juegan un papel crucial en en la ganancia financiera.